

# A CONFEDERAÇÃO

DOS

## TAMOYOS

PORMA

POR

Domingos José Conçalves de Magalhães



COIMBRA — IMPRENSA LITTERARIA 1864

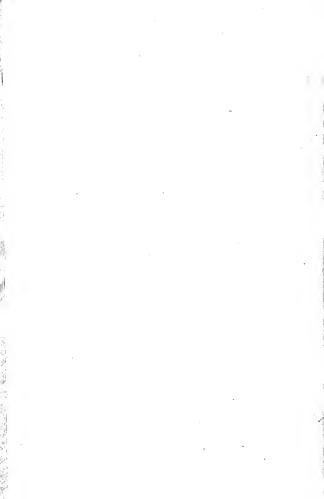

## A CONFEDERAÇÃO

DOS

## TAMOYOS

POEMA

POR

Domingos José Gunçalves de Magalhães

COIMBRA
IMPRENSA LITTERARIA
1864



### AVISO DO EDITOR

A primeira e unica edição até hoje da - Confederação dos Tamoyos — foi publicada no Rio de Janeiro em 1857, á custa do Imperador D. Pedro II, e de ha muito se acha completamente exhausta, sendo, demais, rarissimos os exemplares que d'ella vieram para Portugal.

A fazer a reimpressão de tão magnifico poema levou-nos pois, não o interesse que mui limitado é o numero de exemplares que tirámos, mas o desejo é só elle de fazermos um brinde aos amantes das lettrás Brasileiras, entre as quaes, pelo seu caracter o feição altamente Americanas e pelas suas innumeras bellezas se destaca e muito avulta a Confederação dos Tamouos. Se o publico acolher favoravelmente esta tentativa, não será ella a unica e seguidamente daremos à estampa as obras primas da litteratura Brasileira, tão pouco conbecidas entre nós, se é que não desprezadas, e tanto para se conhecerem e admirarem .- É verdade que a ignorancia em que estamos da litteratura d'além-mar talvez possa ser-nos desculpada, attenta a exorbitancia e excessivo preco das edições Brasileiras e a sua raridade.

A estas duas difficuldades procuraremos nós, talvez, dar remedio de futuro.



SUA MAGESTADE IMPERIAL

### O SENHOR D. PEDRO II

IMPERADOR CONSTITUCIONAL
E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL

# 

Não é um simples motivo de particular gratidão por especiaes favores devidos á Vossa Magestade Imperial, e sim um sentimento mais patriotico de profunda admiração, e elevado reconhecimento pela prosperidade do nosso paiz, devida á sabedoria, justiça e amor ás instituições livres, que tão altamente brilham no Throno na Augusta Pessoa de Vossa Magestade Imperial; é este nobre sentimento que me inspira a ideia de offerecer e dedicar á Vossa Magestade Imperial este meu trabalho litterario, como um tribulo espontaneo de um subdito fiel ao melhor dos Monarchas.

Vossa Magestade Imperial deseja ser amado pelas suas virtudes publicas e privadas, que tanto edificam: e o Brasil todo o ama e o ad-

mira

Si os bens materiaes, que crescem todos os dias entre nós, assás apregoam a solicitude de Vossa Magestade em promovel-os, muito mais apregoam a sabedoria do seu governo os bens moraes e políticos de que gozamos, e pelos quaes velhas nações da Europa ainda hoje derramam rios de sangue.

A instrucção publica propagada e protegida, a completa liberdade da imprensa, a independencia da tribuna, a tolerancia dos cultos, os publicos empregos franqueados a todas as capacidades e talentos, o desentravamento do commercio; todos estes grandes bens, e os que d'elles necessariamente se derivam, ahi estão para apresentar o Brasil como uma nação constituida segundo a dignidade da natureza humana, e conforme os ditames da esclarecida razão e da boa política, e dar ao mesmo tempo de Vossa Magestade Imperial ao mundo a ideia de um Principe perfeito, todo empenhado em promover o bem do seu povo.

Taes sendo os justos motivos da minha gratidão, ninquem poderá taxar-me de lisonjeiro.

Digne-Se Vossa Magestade Imperial acceitar a minha offerta, e acolher Benigno os ardentes votos pela vida e prosperidade de Vossa Magestade Imperial.

Beija as sagradas mãos de Vossa Magestade

Imperial o

De Vossa Magestade Imperial Subdito fiel e reverente

Domingos José Gonçalves de Magalhães



### Argumento

Invocação ao Sol e aos Genios dos bosques do Brasil. - Primazia d'esta parte d'America. - O Amazonas e o Paraná. - Nada é comparavel ás bellezas d'esta natureza virgem. -Seus indigenas. - Perseguição contra elles. -Aimbire, o mais audaz dos chefes Tamoyos, confedera todas aquellas tribus contra os Portuguezes. - Para esse fim vae elle procurar Pindobuçú, e o acha dando sepultura a um filho. - Lanca Aimbire uma pedra sobre essa sepultura, que encerra talvez o cadaver de um amigo, e recordando-se do tempo da sua infancia, saúda a terra em que nasceu, e a que volta depois de longa ausencia. - Pindobuçú o reconhece, e lhe diz que o morto é Comorim seu filho. - Lamenta Aimbire a perda do companheiro da sua infancia. - Conta-lhe Pindobuçú como fôra o filho mortalmente ferido defendendo sua irma Iguassú, atacada por alguns Portuguezes, dos quaes tres ou quatro foram mortos na lucta. - Jura Aimbire vingar a morte do amigo; e aproveita a occasião para ligar aquella tribu contra os Portuguezes.

### A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

#### CANTO PRIMEIRO

Oh sol, astro propicio que abrilhantas Do creado universo altos prodigios; Que aos bosques dás verdor, doçura aos fructos, E os petalos das flores vario esmaltas! Oh sol, vital principio, que na terra O tenro germe da semente aqueces E o fecundas co'os teus benignos raios: Luzeiro perennal, nume adorado Dos innocentes filhos da Natura, Que mal seu Creador, seu Deus conhecem! Oh sol, hoje m'imflamma a mente ousada, Que azas desprende p'ra mais altos vôos.

Vós, solitarios Genios dos desertos Do meu patrio Brasil, nunca invocados Té-qui por nenhum vate, a cujas vozes Doçura deram do Carioca as aguas; (1) Genios, que outr'ora com choroso accento Suspiros repetistes lamentosos De tantas malfadadas tribus de Indios, Que viram do Europeo n'ávida espada O sangue gotejar dos caros filhos, Das esposas, dos paes e dos parentes; Doces inspirações prestai-me, oh Genios! Dos Tamoyos o intrepido ardimento, Tão fatal á colonia portugueza, Do olvido sorvedor hoje exhumemos: Na mente bafejae-me imagens que ornem Dos filhos dos sertões a sorte adversa.

Das Americas plagas venturosas,
Que ás mais plagas do mundo nada invejam,
Ufana-se o Brasil como a primeira.
Formosa é sempre ahi a Natureza,
Eterna a primavera, o outomno eterno.
Em leitos diamantinos pura lympha
Rega seus campos em caudaes correntes.
Innumeras, pujantes catadupas,
Voz dando á solidão, em crystaes curvos
De rochedos alpestres precipitam-se,
E de horrendo estridor pejando os ermos,
De valle em valle, entre asperas fraguras,
Onde atroam tambem gritos das feras,
Das serpes os sibillos, e os trinados
Dos passaros, e a voz dos roucos ventos,

Viva orchesta parece a Natureza, Que a grandeza de Deus sublime exalta l

Balisa natural ao Norte avulta O das aguas gigante caudaloso, Que pela terra alarga-se vastissimo; Do Oceano rival, ou rei dos rios, Si é que o nome de rei o não abate; Pois mais que o rei supera em pompa e brilho. No solio á multidão em torno curva, Supera o Amazonas na grandeza A quantos rios ha grandes no mundo! O Kiang, o Nilo, o Volga o Mississipe, Inda que as aguas suas reunissem, Com elle competir não poderiam. Ao lado seu direito, e ao esquerdo lado Mil feudatarios rios vem pagar-lhe Tributo perennal de suas aguas. Resupino gigante se afigura, Qual outro Briarêo, mas verdadeiro, Que estende os braços p'ra abarcar a terra! Pujante assim no Atlantico se entranha, Ante si repellindo o argenteo salso, Como si elle na terra não coubera. Ou como de inundal-a receioso Si mais longo e mais lento a discorresse! O Amazonas co'o Oceano furioso Lucta renhida trava interminavel Para roubar-lhe o leito; e ronca e espuma, Qual no lago, enlaçada a canda a um tronco, Feroz sucuriùba horrida ronca (2) Quando sente mover-se á flor das aguas Lontra ligeira, ou anta descuidada, E inchando as fauces, a cabeca eleva. Os queixos escancara, a lingua sólta, Para de uma só vez tragar o amphibio; Tal no pleito co'o Oceano o Amazonas Para sorvel-o a larga foz medonha Legoas abre setenta | A ingente lingua Estende de tres vezes trinta milhas, Como uma longa espada, que se embebe Ao travez do Atlantico iracundo. Que gemendo recúa no arremesso, E em montes alquebrado o dorso enruga. Armas que joga ao mar são grossos troncos Arrancados na furia, são pedaços De esbroadas montanhas, que elle mina: Seus gritos são trovões tão horrorosos. Que alli parece submergir-se o mundo! Ouando se incha seu corpo desmedido. Equorea, espessa nuvem se levanta Como uma chuva contra o céu erguida. Reflectindo do sol os sete raios! Tal o conquistador, que co'os despojos Dos reis desthronisados se opulenta, Ou co'os tributos dos vencidos povos, Em pé firme no carro do combate, Envolto n'uma nuvem de poeira, Na frente vai levando debandada Ingente alluvião de imigas hostes,

E ante as portas de bronze do castello Nova victoria alterca porfiosa.

Da opposta parte, não tão magestoso, Mas grande em si, o Paraná se alonga Da serra Mantiqueira, e cava, e afunda Largo sulco nas terras que devassa; Como escorregadiça, argentea estrada, Obra sem par das mãos da Natureza, Em prol dos filhos seus circumvisinhos, No trajecto veloz se assenhoreia De pingues, numerosos affluentes, Té no Prata perder-se, ou dar-lhe origem.

N'esta vasta extensão do Eden terrestre Se ostenta o cén tão lindo e tão sereno Como os olhos da virgem, cuja mente Erma está de amorosos pensamentos: Tão crystallino e azul como um zimborio De inteiriça torqueza, ou de saphira. O ar é tão nectareo como o aroma Que no dia nupcial o ardente esposo Nos puros labios frúe da virgem noiva Co'as primicias de amor, beijo suave! E tão leda e garbosa a Natureza Como as faces de riso salpicadas De uma mai que se expande entre os filhinhos, Que innocentes meiguices lhe tributam. Oh vós da Grecia deleitosos campos, Onde o Alpheo e o Eurotas serpenteam.

E em cujas margens Dryades habitam ! Montes, que dais abrigo em vossos topes, De loureiros a sombra, ás castas Musas. Vós não assoberbais a magestade D'estes montes brasilios, d'estes bosques l Desdenha este sumptuoso Paraiso As sonhadas ficções da mente humana: Malignos Faunos, pudibundas nymphas N'estas virgens florestas não vagueam : Grande como sahio das mãos do Eterno. A Natureza é tudo, e excede ao homem, Que ha de bem cedo emparelhar com ella! Oh placido remanso l.. Aqui a mente Repousa, e se deleita em contemplal-o; E no intimo d'alma, que se espraia, Resoa de seu Deus a voz cadente, Como resôa em bosques de palmeiras Vago sopro das auras matutinas.

Raças mil de homens livres sem cultura, Cuja origem té hoje ignora o mundo, Estes sertões outr'ora povoaram, Antes que a industria e as artes transplantadas Pelas mãos do Europeo, aqui mudassem Brutas pedras e troncos em cidades. Mas quanto, oh l'arahyba, quanto sangue De innocentes indigenas primeiro Tuas aguas tingiu, regou teus campos!

Tu só, Religião sublime e santa

Do Deos por nosso amor martyrisado, Tu só consolador oleo vesteste Nos ulcerados corações dos Indios. Tu só com mão piedosa as almas cordas D'harpa mysteriosa revolvendo Milagrosos accentos extrahiste, Que os filhos dos desertos encantaram, E á tua grei os foram attrahindo. Si as maravilhas tuas cantar posso, Meu estro fortifica, aquece-o, amima-o Co'uma brasa do teu sacro thurib'lo.

Ohle porque tão frio, tão amargo Pranto verteis, meus olhos magoados? Tanto dos Indios vos contrista a sorte, Ou dos nossos maiores a dureza Com que á escravidão os reduziram? A escravidão l.. oh céus! Quando do mundo Tão grande crime fugirá p'ra sempre? Máos, sim, nossos paes foram p'ra com elles. Torpe ambição, infame crueldade Os esforços mil vezes deslustraram Dos primeiros colonos Lusitanos, Que o amor do aureo metal e feios crimes A estas virgens plagas conduziram.

Não, dos canhões não foi o echo estrondoso Que ao Indio impoz terror; nem mesmo a morte; Que mortes e trovões terror não causam Aos filhos dos sertões, á guerra affeitos, Que livres deslisavam vida errante; Foi sim o captiveiro, algemas foram, Que alguns, ora colonos, de seus pulsos Aes pulsos dos indigenas passaram; Alguns, ora colonos, mas que outr'ora Em Lisia réus infames se opprimiam De empestadas prisões nos subterraneos.

Como preza a andorinha a liberdade, E por instincto soe cantar errante, Errante fabricar ligeiros ninhos; E si no aereo carcere encerrada Triste pende a cabeça, encolhe as azas, Cala o trinado que soltava livre, Rejeita tenue grão, suspira e morre: Não menos estes filhos das florestas Errante vida e liberdade estimam. Ora aqui, ora alli erguem choupanas, E onde frondosas arvores estendem Pejados ramos de gostosos fructos Ahi é seu paiz, ahi se abrigam.

«Toda esta terra é nossa, e nunca falta Terra para os mortaes. O passarinho Que nos ares nasceu, nos ares vôa, E nem n'um tronco só seu ninho tece; Embora o tronco firme sobre a terra, Supporte a chuva, e o sol, e o vento, e o raio; Não tem membros o tronco que o transportem. Mas nós, homens, a quem Tupan deo tudo, Nós que livres nascemos n'estes bosques, Porque escravos agora nos faremos?» D'este geito discorrem os selvagens.

Depois que as praias e os sertões brasilios, Ribombando o trovão da artilharia Repetiram taes sons — tudo isto é nosso — Viram-se os Indios sob o pêso curvos De asperrimos trabalhos, como brutos, Que os Portuguezes brutos os julgavam, Cantando ao som do látego incessante, Mas cantico de dor com voz de escravo.

Não mais, grotas, não mais em voz soára, O canto do homem livre! - A liberdade Trocado havia em lucto as brancas vestes, E só tristes gemidos exhalava; Como o guará, que perde as alvas pennas (3) E novas porém negras só lhe crescem. E de tão lindo que era e tão garboso, Adejando ligeiro á flor do lago, Co'o rostro ora ferindo-o, e contemplando Sua imagem no meio de mil orbes. Que iam delineando as moveis aguas; Ora curvando a aquatica vergontea Co'o pêso de seu corpo, qual esbelta Virgem, que em bamba corda se embalança; Ora emfim alongando o airoso collo Como uma flauta eburnea a voz soltava; De tão lindo qu'elle era, se transforma

Em passaro funéreo, e fugitivo Geme, como carpindo a perda sua, E nem ousa mostrar-se envergonhado, Até que o lucto em purpura se muda Co'as plumas novas, que lhe crescem rubras.

Assim fugiste, oh cara liberdade, De lucto envolta; e só com sangue agora Te é dado o triumphar! - Ai, pobres Indios! Uns faziam gemer a virgem terra Co'os repetidos golpes das enxadas; Outros nos densos matos mutilavam Arabutans, jacarandás, graunas, E os bosques rebramavam co'as pancadas Resoantes dos machados: - parecia Que de dôr se carpiam, por se verem Rocados pelas mãos de homens escravos Pela primeira vez; homens que outr'ora Livres á sombra sua se acoutavam. Outros emfim das abas das moutanhas, Sobre os despidos hombros já callosos. Os lavrados esteios carregavam, Que deviam erguer nascentes villas. Para commodo só dos seus senhores.

Inda tudo não é; mesmo no centro De incognitos sertões o Luso armado, Como da destruição o infrene genio, Levava o captiveiro, o horror, o estrago, O incendio e a morte ás tabas indianas. (4) Homens justos, apostolos de Christo, Anchieta e seus irmãos em vão bradavam Contra tão fera usança e ruim costume: Conselhos de dever, de honra, que valem P'ra as almas encharcadas na cobiça?

Aimbire, o mais audaz entre os Tamoyos, Meditava projectos de vingança Contra a Lusa colonia Vicentina, Donde p'ra seus irmãos o mal saía. De sertão em sertão, de taba em taba Andaya elle incansavel incitando As tribus dos Tamoyos á revolta. Já tinha percorrido as ferteis plagas Que banha o Pirahy, e o Parahybuna; Tinha já costeado a dextra margem Do longo, caudaloso Parahyba; E atravessando os campos e as montanhas Oue entre o Guandú e o Macahé se estendem : Por toda a parte amigos encontrára, Promptos como elle, para a grande empreza, E todos de vinganca sequiosos; Que o presente cruel se lhes mostrava, E o futuro peior; terrivel tudo. O Indio verboso, e de subtil engenho, Por afanosos trances amestrado. Inda mais inflammando-lhes o odio, P'ra vinganca commum os colligava.

Só faltava-lhe o braço e a experiencia

Do ancião Pindobuçú; a elle corre, Sóbe ao alto da Gavia, onde elle habita; E o acha, oh dor, em funebre apparato Dando o eterno repouso a um caro filho.

Já o cadaver dentro da igaçaba, (5)
Com as guerreiras armas de que usára,
Tinha sido enterrado em funda cova.
De Comorim o irmão e os companheiros
Com lentos passos, e as cabeças curvas,
E os olhos para o chão, em pranto envoltos,
Já para a sepultura vão levando
Toscas pedras p'ra o tosco monumento.
O Cacique, sentado junto á cova,
Pousa a sinistra mão sobre a cabeça
Da filha, que soluça em seus joelhos,
E co'a dextra apertando a propria fronte,
P'ra o funereo moimento absorto attenta,
E como que sua alma além vagueia.

Aimbire chega, e pára; olha, examina; Bate-lhe o coração; fallar não ousa. Ao ver o velho assim, e ao lado a filha, Parece advinhar... Toma uma pedra E a leva á sepultura: «Em paz descança, (Diz) oh guerreiro, cujo nome ignoro; Mas és Tamoyo, e amigos meus te choram. Aqui teus ossos jazerão p'ra sempre Sobre este monte, que me viu pequeno; Após meu pae, andar sahís caçando,

Tão lindos qu'eu co'as pennas me enfeitava. Lá diviso a Tijuca tão saudosa, Cujas aguas bebi; n'ellas banhei-me. Alli n'aquelle morro, onde se eleva O Corcovado pincaro ventoso. Doce e manso deslisa-se o Carioca, A cujas margens minha mãe cantava Tão mestos cantos, qu'eu chorando ouvia, E ainda choro co'a lembrança d'elles. Quantas vezes n'aquella escura varzea, Onde o Catète saltitante corre. Ouvindo o sabiá e o gaturamo, Dormi, sonhei, aromas respirando Co'aquelles ares puros que dão vida! Aqui abaixo o Comorim se alarga, (6) Onde eu pescava tantas vezes, tantas. Terras em qu'eu nasci, como sois bellas l Como és formoso, oh céo do Guanabára! Mais azul do que as pennas d'araruna! E a vós eu volto e vos saudo em frente De uma recente, pranteada campa, De quem, não sei; talvez de algum amigo! Mal a voz - Comorim - soou ao velho Subito elle estremece; olha, procura Reconhecer o incognito guerreiro Que tal nome soltou. A voz lhe escuta, Mede-o todo; e depois que elle se cala: - Aimbire | não és tu?

— Sim, sou Aimbire! E o Cacique, lançando-se em seus braços, O aperta contra o peito: encara-o e chora, E de novo o aperta uma e mais vezes.

— Aimbire! tu aqui... Ah, quem te disse, Como soubeste qu'eu perdi meu filho, Teu amigo da infancia, o meu querido, O meu bom Comorim?..

«Que l pois é elle? Elle?.. o meu Comorim !.. é elle o morto Que alli jaz ?.. Comorim: como morreste? Tu tão moço, tão bravo, e tão robusto? Quem um putumujú te não julgára, (7) Em forca, em duração, como em belleza? Oue raio te feriu antes de tempo? Eu não sabia, ah, não... Quando cuidava Poder hoje apertar-te n'estes braços Contar-te minha vida, meus trabalhos, Meus longos soffrimentos e desgracas. Venho pôr uma pedra em teu moimento! Oh companheiro meu nos tenros jogos D'essa idade feliz, que brilha e acaba, Como a flor da urumbeba, após deixando Feio tronco, escabroso, e todo espinhos! Ouantas vezes amigos apostámos Quem mais certeiro mandaria a flecha O passaro ferir, alto pairando! Ouem mais veloz nadando, ou já correndo, Primeiro chegaria ao dado termo. Ou quem mais agil pendurado a um galho Para o galho fronteiro se arrojára.

Como en gostava de brincar comtigo!
E perdi-te! e não mais ver-te-hão meus olhos
Como subindo alegre esta montanha,
Tão cheio de prazer e de esperanças,
Pensando tanto em ti, que vivo eu cria,
Não palpitou-me o coração presago;
Nem ouvi murmurar por entre o bosque
O echo de nenhum Maraguigana (8)
Que este golpe fatal me annunciasse!
Ai! quanto custa a perda de um amigo,
De um bravo como tu!.. E eu inda vivo!»

O pai, o irmão, a irmã, os Indios todos Enternecidos choram, vendo Aimbire, E ouvindo-o deplorar do amigo a morte. Queixas, lamentações longas soaram. «Mas emfim, disse o velho, é tempo, oh filhos, De deixar em repouso a quem não vive. Pois que Aimbire aqui chego afadigado De bem longe talvez, que se passaram Tantos sões sem noticias termos d'elle, Vamos dar-lhe agasalho e algum repouso.»

«Não, disse Aimbire, não: quero primeiro Que em torno d'estas pedras assentados Me contes si em combate, ou de que modo O bravo Comorim perdeu a vida.» — Ai, exclama o Cacique l nenhum homem Morreu ainda por mais nobre causa! Era meu filho l E como morreria Senão luctando tão audaz guerreiro!

Apenas ha tres sóes que uns Emboabas. (9) Dos que talvez na Bertióga habitam, N'aquella praia em baixo appareceram. Comorim e Iguassú tambem andavam N'esse dia fatal por lá caçando: Quem podia prever um mal tão grande? Em quanto n'um momento, não cuidose, Meu filho pelo bosque se entranhára Após um caitutú que lhe fugia. Sua irma, que aqui vês, linda e garbosa, Que vence o sahixé na gentileza, E excede o sabiá no meigo canto. Cantando andava só toda entretida A colher uns ingás pela restinga: P'ra mim ella os colhia: é seu costume Sempre que sahe trazer-me alguma cousa. Aquelles máos a viram, tão sósinha, E assim que a viram, cobicando-a logo. Quizeram agarral-a: ella, gritando, Coitada I como a rôla perseguida, Para o matto correo. Correram elles Após, como as igáras esfaimadas; Mas ella, pelo irmão chamando sempre. Mais ligeira do qu'elles lhes fugia. Um mais audaz já quasi a segurava, Quando o meu Comorim apparecendo.

Já co'o arco esticado e a flecha no alvo. Com prompta morte atravessou-lhe o peito; Outro, que vinha após, co'o braço alçado Para lhe disparar troante bala, Varado o braco, alli cahio bramando. Era a ultima flecha, e já meu filho D'aquelle inutil braco la arrancal-a, P'ra mandal-a de novo a outro ousado. Que vira mais além por entre os ramos, Quando dous por deiraz o aferraram, E seus punhaes nas costas lhe embeberam. Comorim, mesmo assim preso e ferido. Curva-se um pouco, e subito se erguendo, O corpo sacudiu e os fortes braços, E por terra atirou os dous contrarios: Como ligeiro e forte era meu filho l E agarrando-os depois pelos cabellos, Deo co'a cabeca de um contra a do outro. Que batendo quebraram-se estalando. Como estalam batendo as sapucaias! Nenhum mais se mostrou: os mais fugiram. Entretanto Iguassú vinha gritando, Até que ao longe vio alguns Tamoyos. Que a seus gritos pungentes acudiram, E sabendo do caso logo foram O irmão soccorrer. Porem, oh magoa! Já longe do logar da feroz lucta O acharam quasi exangue e semi-morto. Assim o filho aos hombros me trouxeram: Assim nos braços o tomei chorando.

Ah meu filho! parece o estou vendo!
Que não fiz eu para estancar-lhe o sangue,
Que das largas feridas se escoava!
Elle sem exhalar um só suspiro,
A dôr vencendo, desdenhando a morte,
Com voz segura, posto que difficil,
Pôde contar-me o que narrado tenho.
Ninguem o vio gemer: senão que o digam?
Calou-se um pouco, e respirou com força;
Era a ultima vez que respirava,
E todo contrahindo-se: — Vingança! —
Disse, e morreo... E alli cahi sobre elle!

Creio que muitos os malvados eram, Porque os mortos no bosque não se acharam; E no mar vio-se ao longe uma canôa Grande, cheia e veloz, que ia fugindo. Em vão alguns dos nossos a acossaram; Tarde foram e a noite protegeo-a.»

Mal que o velho acabou, Aimbire exclama: «E p'ra quando guardais essa vingança Que Comorim pedio no extremo arranco? Não ouvís sua voz surgir da cova, E de novo bradar — Vingança — amigos?!»

« Sabes (Parabuçú pergunta irado), Sabes tu onde estão os companheiros Dos vís, que meu irmão assassinaram ? Dize onde elles estão, onde se escondem, Que a vingança pedida tirar quero.»

« Onde estão? Tu perguntas? Pois não sabes Onde estão os feroces Portuguezes. Que nos roubam os filhos e as mulheres. E matam nossos pais, irmãos e amigos? Não sabes onde estão esses ingratos, Que tomam nossa terra e nos perseguem, E nos caçam e a escravos nos reduzem? Stão em Piratininga, em Bertióga, Onde Tibiricá, opprobrio nosso, Os Carijós e os Guayanás os servem. Lá stão elles tranquillos, meditando Em roubos, guerras, mortes e exterminio; Lá stão elles pensando de que modo Hão de aqui vir bem cedo p'ra vingar-se; E roubar Iguassú, que lhes fugira. Pois bem, en também penso em extinguil-os. Serás vingado, Comotim, eu juro Por teu sangue innocente derramado: Por minha mãi, que os vís assassinaram; Por meu pai, que morreo no captiveiro: Pela linda Iguassú, que defendeste. E qu'eu defenderei de hoje em diante Como irmão, si quizer, ou como esposo, Si ella e Pindobuçú me não desprezam! Juro por este céu, por estes ares. Por tudo quanto vejo, e pela lua Que tomo em testemunha, e que me escuta : Juro qu'hei de vingar a tua morte, Até que a tua voz me grite: — basta!

«Tamoyos, que me ouvís, tudo está prompto; Todos estes sertões estão armados, E por vós só esperam. Eia, armai-vos Para a grande vingança, de nós digna: Não ha prazer que ao da vingança iguale. Comorim não quer lagrimas, quer sangue! Não quer tristeza, quer furor e guerra! Preparai-vos p'ra a guerra sanguinosa, Qu'eu aviso vou dar ás tabas todas Que vós sereis comnosco. Prometteis-me? Quereis ser lívres de uma vez p'ra sempre?

— Sim, promettemos. — N'uma voz bradaram: « Vingança e liberdade só querenos.»

« Pois bem: que agora os mortos sós descancem Nas suas igaçabas; qu'en repouso Não quero até o dia da vingança.»



### Argumento

Usos e costumes do Tamoyos.—Seus principaes chefes. Aimbire, Pindobuçú, seu filho, Jagoanharo, Ataray seu pae e irmão de Tibiricá, Coaquira.—Conselho dos chefes.—Falla primeiro Jagoanharo como o mais moço.—Discurso de Aimbire.—Feitos mais importantes da sua vida.—Ataque da fortaleza de Villegagnon.—Como alli fôra Aimbire feito prisioneiro, e como escapára da nau de Mem de Sá.—Anima os seus companheiros para a guerra; e manda Jagoanharo pedir a Tibiricá seu thio, que deixe a causa dos Portuguezes, e se ligue aos seus.—Todos applaudem.

# A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

#### CANTO SEGUNDO

P'ra acabar co'os ataques reiterados
Dos Lusos, confederam-se os Tamoyos.
Bravos são os Tamoyos, e descendem
Da raça dos Tupís. Elles não erram
Sem tabas, nos sertões, como os terriveis
Feroces Aimorés, raça Tapuia.
Natural, inspirada poesia
De todos os distingue, os ennobrece,
E tractaveis os torna, inda que altivos:
Grêm elles qu'esse dom, e as doces vozes,
As puras aguas devem do Carioca.
Vasta extensão occupam do terreno
Que banha o Guanabara. As suas tribus
Se estendem desde as longas serranias
Que um orgão fingem, donde o nome tiram,

Alé o Cairuçú, terror dos nautas.
Um Deos adoram, que dispara o raio,
E que pelo trovão aos homens falla:
Tupan se elle nomeia; os seus ministros
São os Payés, entre elles venerados.
Leis escriptas não tem; mas não lhes faltam
As leis da Natureza e as dos costumes,
Herdadas de seus pais. O mais idoso
E o mais forte é por chefe respeitado. (1)

Já todos os guerreiros se apercebem De tacapes e maças de páo-ferro, (2) Arcos robustos, e emplumadas flechas. Aimbire, o forte Aimbire, apregoado Entre todos os fortes pela audacia Com que se arroja ás feras e as suffoca, Aqui se mostra à frente dos Tamoyos, Pelo voto geral primeiro chefe. Aimbire desde a infancia se amestrára A certeiro enviar co'a setta a morte: Nem no rapido pulo lhe escapava O jaguar mais ligeiro sobre a rocha: Nem mesmo o gavião alto pairando. Nem pequenino passaro burlavam Da setta alada o infallivel tiro. Fraldão tecido de encarnadas pennas, Matizadas d'azul, que a arára imita, A cintura lhe cinge. Do pescoço Cahe o collar de dentes arrancados Por suas mãos das boccas dos vencidos. E tão amplo lhe cahe que o peito cobre.
Larga, escamosa, verdenegra pelle
De enorme jacaré, qu'elle matára,
As espadoas lhe veste. Tem na dextra
Uma de dentes de onça acha embutida,
Que de serra lhe serve e mortal arma.
C'roa-lhe a fronte um resplandor de pennas
Da côr do fulvo sol: obra apurada
De Iguassú, que lh'a deo de amor em prenda,
Iguassú sua amante, e qu'elle espera
Tomar, finda esta guerra, por esposa.
Nem ao lado lhe falta grossa aljava,
Nem o arco robusto, que dous homens
Como nós a vergal-o suariam,
E em suas mãos porém facil se curva.

O ancião Pindobuçú de nobre aspecto
Sua taba conduz: elle se cobre
Com negras plumas, que a tristeza exprimem
Pela morte do filho, qu'inda chora.
Parabuçú, de porte agigantado,
De pennas não se cobre; moço ainda
Quer espanto causar co'o horrido aspecto
Da figura; manchada, oncina pelle
Desde a cabeça, que no largo espaço
Das abertas mandibulas se enfia,
Até ao chão se estende: enorme casco
De tatú lhe defende o peito e o ventre;
De escudo outro lhe serve. Elle sobraça
A terrivel inúbia, que assignala (3)

A hora da investida e retirada. Tão medonho trajar mais lhe realça O corpo colossal e musculoso. Pindobúçu, seu pai, que muito o ama, N'elle de Comorim tem viva a imagem, E n'elle cifra o orgulho dos seus aunos.

O altivo Jagoanharo, que alimenta No grande coração nobre desejo De vingar dos parentes o opprobrio, Jagoanharo não falta a esta empreza; Que no peito lhe ferve o amor da guerra, E na mente um fulgor de arguto engenho. A par delle Araray, seu pai, se encosta Sobre um feixe ligado de arco e flechas, Com triste aspecto, e sobresenho horrivel. De sua fronte as rugas denotavam Um profundo pezar; a bôcca firme Por um rizo feroz tremia ás vezes. Fixos os olhos rubros rutilavam: Ressumbrava em seu rosto o horror do inferno. Amor ardente de vingar insultos, E a dôr de ir combater irmão e amigos. Era Araray irmão do convertido Chefe Tibiricá, á fé chamado. P'ra ser n'estes sertões seu firme apoio: Tibiricá, que as armas empunhando Dos Lusos em favor em São-Vicente Seu proprio irmão e amigos aguardava. Jagoanharo e Araray ambos aos hombros

Tem de tamanduás rajadas pelles. Elles conduzem a guerreira tribu, Tão agil e amestrada que se engrimpa Pelas mais broncas, ingremes montanhas E vence na carreira a veloz ema.

Outros chefes iguaes, de quem a historia Os nomes occultou, os campos enchem Co'as emplumadás hostes sagittarias.

E tu, Coaquira, em cuja fronte ondeam As cans da longa idade; e em cuja mente, Dada ás cousas divinas, arde o fogo Da inspirada poesia; tu, que escutas Os trovões de Tupan, e os interpretas; Tu que das serpes o veneno anihilas, Que das plantas couheces as virtudes, Mostrado és tu aqui como um amigo Dos homens e do céu; por tua bòcca Suas ordens supremas se revelam.

Nunca té-li os homens d'estas plagas Armas tomaram para igual empreza; Nunca tantas familias se ligaram, Tantos guerreiros em commum se uniram. Grande é a empreza, duvidosa a sorte. Segundo a usança em decisivos casos, Um concilio propõe o ancião Coaquira, Em que o plauo da guerra se debata, E o certo meio da victoria se ache. Approvam todos o dizer do velho, E inúbias soam, convocando os chefes, Que em circulo se formam, começando Desde Coaquira, que mais sóes contava, Té o mais moço descendendo em annos. Todos armados como em guerra estavam, Que inseparaveis são das feras armas Os barbaros; taes foram sempre os Francos, Taes dos desertos d'Asia os cavalleiros, Os Tartaros, que até montados iam Em seus corceis ao Curultai armados, (4) Para as leis discutir de paz e guerra.

Rompe o silencio o joven Jagoanharo, Que entre elles soem fallar primeiro os moços, Em quem mais luz o engenho e o enthusiasmo, Para depois se ouvir com mais proveito. Frios conselhos dos cabaes em annos. Ufano por ser esta a vez primeira Que tem de discorrer em grave assumpto, Ar decisivo Jagoanharo ostenta: «Vêde esta pelle, que me cobre os hombros? É de um tamandoá, animal fraco, Que não ousa atacar, mas que manhoso Deitado espera o aggressor incauto, E abraçando-o, lhe crava as curvas garras. Ouereis vós imital-o na fraqueza? Humildes receber novos insultos? Esperar, e luctar como cobardes, Que jámais se apresentam flecha á flecha,

E com meios de industria só combatem?» Disse: e com ar altivo olhou em torno, E na terra cravou a ponta do arco. De alegria signaes os moços deram; E seu pai Araray, um pouco alçando A tenebrosa fronte, parecia mais serenado da profunda magoa; Fugaz sorriso lhe roçou os labios; Tanto digno de si seu filho achava, No porte egregio, e no dizer soberbo.

Nenhum joven fallar ousou diverso, Visos de impaciencia os velhos davam, Signaes de opposta ideia, receiosos Que os moços d'esta vez prevalecessem.

O terrivel Aimbire percebia Dos velhos o receio bem fundado; E querendo accender n'elles a audacia, E o furor roberar da juventude, Começou a fallar d'esta maneira:

«Tupan lá do alto céu me escuta agora: Elle vio o qu'eu vi, caso inaudito, E de horror levantou ante seu rosto Uma montanha enorme de átras nuvens, Para a seus olhos esconder taes scenas, Que tenho eu visto, e que soffrido tenhol De vós, oh moços, o vigor conservo; De vós, oh anciãos, tenho a experiencia

Colhida á custa de arduos sacrificios. Porém mais que vós todos reunidos Segredos aprendi de estranhas gentes: Com ellas batalhei co'a setta e o raio. E hoje o mysterio de Tupan conheco! Tupan que se apresente, então veremos Qual de nós dous melhor dispara o raio. Eis o meu, não o escondol «-Isto dizendo Tira do cinto uma pistola armada, O braço estende, e para o céu dispara, E a bala foi ferir uma ave negra, Que no espaço mil gyros descrevendo, Cahir veio a seus pés inda guinchando, Quentes gôttas de sangue sacudindo Sobre a assombrada turma estupefacta. Alvorota-se o campo; e quantos ouvem O inopinado estrondo p'ra alli correm, E em torno do concilio se amontoam, Tendo todos os olhos sobre Aimbire. Elle, immovel, co'o braço inda estendido, Com ar vanglorioso a arma empunha Porque do seu poder não se duvide. Ninguem ousa fallar até que Aimbire No cinto a arma guardando, assim prosegue:

«Inda a alma de meu pai, como um colibre Em fria noite no seu ninho occulto, Além não tinha das azues montanhas Descido aos campos de eternaes deleites, (5) Quando o mar arrojou em nossas praias,

Homens de branca pelle e longas barbas, Que posto filhos d'agua parecessem, Fogo traidor os perfidos traziam. Nós, innocentes, do prodigio absortos. Incautos, não prevendo o mal futuro, Nossas plumas lhes demos, nossos fructos, Nossas redes, e até arcos e flechas. Como pagaram elles taes favores? Bem depressa senhores se fizeram; Em nossos bosques foram-se estendendo Sempre de fogo contra nós armados. Suas victimas fomos, seus escravosl Nossas mãos dos sertões levaram troncos, Ergueram seus casaes, e até por elles Mil vezes contra os nossos combateram! Oh dura ingratidão! Morrer por elles, Sermos em nossa terra seus escravos. E em troco só affiontas recebermos! Oh dura ingratidão! O Aimoré fero. Que d'agua tem horror, e sangue bebe, O Aimoré, que co'o tigre rivalisa, E a quem só praz a guerra e o sangue nosso, Tanto horror, tanta infamia não practica. O Aimoré tem a côr dos Emboabas! Eu mesmo lhes servi na flor da vida. Minhas mãos calejei, mandando a flecha Seu sustento buscar no ar, nos bosques. Meu pai morreu sem honras de guerreiro. Sem funeral. Eu mesmo abri-lhe a cova No logar em que ao sol se elle aquecia.

Quando o duro senhor folgas lhe dava. P'ra não deixar sósinho o triste velho, Com elle supportei o captiveiro.
Morreu meu pai, e eu livre, abri caminho Pelo sertão, em busca das cabanas Dos meus antepassados, resoluto A vingar de meu pai a morte infame.

«Sem chefe os meus, dispersos vagueavam: Soou entre elles: é chegado Aimbirel E a milhares de bravos vi-me unido. Contei-lhes tudo; e attentos e chorosos, Ouvindo de meu pai o triste caso, Todos quizeram ir buscar seus ossos. E o sangue derramar do seu tyranno Sobre o tumulo seu. Porém meu odio Não se fartava com tão pouco sangue. Eu gueria vingar a minha terra, E os restos de meu pai, e a mim, e a todos. Queria de uma vez limpar p'ra sempre Nossas florestas d'essa raça espuria. Não me faltava a audacia, mas a empreza Tão grande, superava as nossas forças. Que devia eu fazer? Minha vinganca Delongas não soffria... N'esse tempo No Guanabara estava, n'um rochedo, (6) A raça branca de cabellos louros. E de olhos côr do céu, tão nossa amiga Para a entrada impedir d'essa outra raca De olhos, e barbas, e cabellos negros.

Em candas metti-me, e os meus guerreiros, E fui-lhe offerecer os nossos bracos. Como amigo o seu chefe recebeo-me; Chamou-me seu irmão: e n'esse instante Dêo-me uma arma, que fogo de si lanca, E o segredo do raio revelou-me. E o que cuidais, oh chefes? que este raio Sempre está prompto? Não; quando lhe falta Este pó negro, polvora chamado, Que o fogo accende, e como o raio estrouda. Esta arma inutil fica; (e assim dizendo, Vai mostrando o que diz). Mas nós podemos As aliavas pejar de novas settas, Fabricadas por nós, em quanto o matto Duras cannas brotar, e as aves pennas; Porém quando faltar este pó negro, Que só alguns d'entre elles fazer sabem Com muito tempo e custo, sem defeza Nossos tyrannos ficarão vencidos. Podeis marchar contra elles arrojados: Os seus trovões não são Tupacunangas, Nem os seus raios são Tupaberabas. (7)

«Guerreiros, ante vós tendes Aimbire, Que taes cousas conhece, e que não teme O fogo e o raio de traidoras armas. Aimbire vio do fogo o atroz combate, E sem temor co'a setta combatia Contra os homens de fogo; e mais certeiro Por entre o fumo a morte dardejava, Em quanto cegos outros nada viam. Valem mais nossas flechas que os seus raios.

«Guerreiros, escutai. Lá do rochedo Que banha o Guanabara, onde abrigada Estava a raca de celestes olhos. Eu vi... como direi?.. vi. não qual vemos Co'os olhos descobertos; nada eu via, Mas fizeram-me ver, oh que prodigio! Ao travez d'um canudo, que apontado Sobre as longinguas, invisiveis cousas, As põe tão perto e tanto as engrandece. Que cuidamos poder co'a mão tocal-as. Por este modo eu vi na linha ao longe. Onde se abaixa o céu e o mar se perde. Uns vultos como passaros boiantes De peito escuro, e longas, brancas azas. - São portuguezas nãos - gritaram todos: Lá tremóla a bandeira portugueza? Temos hoje combate. Ellas que venham, Oue não hão de voltar co'o mesmo vento. E todos para o combate se aprestavam.

«Entretanto as canôas monstruosas, Cujas azas os ventos enfunavam, P'ra nós se aproximavam, e nós todos. O combate esperavamos contentes.

«Era o tempo em que o sol abrasa tudo, Em que as sêccas florestas se incendiam, E se extinguem as aguas das torrentes.

«Tendes ouvido como a serra ás vezes Roncos medonhos solta do seu seio? Como convulsos os penedos saltam Do seu cume, e rolando se abalroam, Troncos quebrando na arrojada queda? Assim, oh chefes, foi o atroz combate!

«De ambos os lados raios sobre raios Disparados, no ar se emmaranhavam; Trovões sobre trovões tão repetidos Ribombavam, que o mar todo tremia. E erriçado em montanhas se elevava Sobre o penedo, em colera bramando: Tremia o céo, de fumo só coberto! E o echo horrendo d'estes duros montes, Que ia medonho ao longe resoando, Era igual ao estridor da trovoada.

« Qual de vós não dissera que esses homens, Que tanto estrondo e horror alli causavam, Eram filhos do céu, ou do sol filhos, Outros tantos Tupans que guerreavam! E eu os via cahir feitos pedaços!

«Que estrago! oh que não sei como vos conte! Nunca vi tanto sangue derramado! Todo o rochedo em sangue se innundava, Mil regatos de sangue ao mar corriam; E o mar vermelho estava !—Entre cadav'res, Braços, pernas, cabeças mutiladas, Tropeçavam os vivos !.. Sobre as aguas Muitos dos inimigos já feridos Luctavam p'ra subir sobre as canôas, Aos remos se agarravam, e uns e outros Seguros mutua guerra se faziam. Que confusão ! que horror ! que gritaria ! Tudo era fogo e fumo, e sangue e raiva!

«Uma chuva de ardentes, grossas balas, Entre fuzís e turbilhões de fumo, Do mar erguida, sobre nós cahindo, As fileiras rompeo dos meus guerreiros; Muitos corpos rolaram sem cabeças, Muitos braços voaram pelos ares. Cuidei alli ficar vivo enterrado Entre montões de mortos e feridos.

«Duas vezes o sol surgio dos montes, E com gritos de guerra foi saudado; Duas vezes nas aguas mergulhou-se, E incertos nos deixou no atroz conflicto, Só sangue, e fumo, e fogo respirando. Appareceu emfim o sol terceiro, E já sobre o rochedo os Portuguezes Braço a braço o terreno disputavam. Ah quão feros são elles! Só Tamoyos Em copia igual vencel-os poderiam.

«Qual foi o meu espanto ao ver com elles Tupís e Carijós de setta armados. E o bravo Cayoby á sua frente l Cayoby | Cayoby | quem tal diria? Então cego de colera investi-os, E a morte semcei sobre essa raca, Que deshonrava assim nossas florestas. Minhas flechas além já se perdiam, Tão perto elles estavam: dando um pulo, Que a onca me invejára, puz-me entre elles E mais veloz que a onça abri caminho Co'uma pesada maca, derrubando Quantos se me antepunham: n'um momento Junquei o chão de mortos e feridos. Não sei quantos cahiram. Já fugiam, Quando Tibiricá, vestido e armado A maneira do barbaro inimigo, E dos nossos irmãos sangue escorrendo, Oh vergonha e horror! se apresentou-me, Chamando por meu nome e o seu dizendo, Só por essa arrogancia conheci-o. Tão estranho e hediondo se mostrava! - Oh perfide, bradei: do inimigo as vestes Não te cobrem da infamia! - la matal-o; Oh desesperação!.. Que não morresse! Eis que uma grossa bala arrebatou-me, A maça, que esta mão tanto apertava, Que-um subido tremor tolheo-me o braço. O corpo vascilou, o pé faltou-me E n'um lago de sangue revolvi-me.

«Ergui-me, mas fui preso; e como chefe Não me fizeram mal, talvez cuidando Qu'inda eu os serviria; e me levaram Para uma das canôas monstruosas, Onde depois entrou victorioso Mem de Sá, cuja voz tudo ordenava.

«De longe eu vi a ensanguentada rocha, Que testemunha fora de men brio, E já nenhum dos meus a defendia, Nem os amigos brancos, que invenciveis Em seus muros de pedra se julgavam. E eu chorei vendo-a assim, vendo-me preso. Apezar da victoria, os Portuguezes Da lucta porfiosa afadigados, E irritados co'o sol, que os abrasava, Repouso procuravam. Veio a noite. E exceptuando alguns que vigiavam. De um lado e d'outro armados passeando. Os mais dormiam. Eu deitado estava, Co'as mãos atadas para traz com cordas. E olhando para o mar. Mais do que o corpo Pesava-me a cabeça. Eu não podia Por mais que me voltasse achar repouso. Lavado de suor, tinto de sangue, Furioso por me ver entre inimigos. Sem saber qual seria o meu destino, Resolvi-me a morrer, on a salvar-me. O guarda, que a meu lado passeava, Parecia do somno ameaçado;

Bocejava a miudo, e a cada passo Olhava para mim, como si eu fosse Quem vigilante o somno lhe impedisse. Não movi-me; e elle logo se encostando N'um grosso tronco, que o trovão vomita, Depressa adormeceo. De leve ergui-me; Facil foi-me o passar pr'a diante os braços, E os fortes lacos desatar co'os dentes. Tomei-lhe esta arma, que a seu lado estava, Já quasi acordando, ao mar lancei-o; E eu após, p'ra evitar maior ruido, Desci por uma corda, cahi n'agua, E nadei p'ra o tochedo mais visinho. Fui visto, e inuteis raios dispararam Contra mim. No rochedo descancando. De novo pelo mar abri caminho; De rochedo em rochedo, e já sem forças, Quando do mar o sol se levantava, Tambem sahi do mar, e tomei terra.

«Como me achei então? Sem arco e flechas, Devorado de fome e somnolento, A meu pezar dormi. Ao despertar-me, Lembrei-me do passado, e que não 'stava Salvo de todo. Ergui-me, e caminhando De fructos da floresta alimentei-me. E logo quiz Tupan qu'eu me encontrasse Com alguns escapados do rochedo, Francezes e Tamoyos. Uns e outros Com pasmo me abraçaram, perguntando

Como o perigo e o mar tinha eu vencido. Contei-lhes tudo; e como esta arma inutil Eu trazia no cinto, um dos Francezes Da polvora que tinha um chifre deo-me.

«Alli guerra juramos, guerra eterna A esses por quem nós tanto soffremos Sobre o mar, sobre a terra: sangue, sangue; Guerra, guerra, as florestas repetiram l De paz não mais se falle! Guerra, guerra, Comigo repeti, bravos Tamoyos l Não ouvis os clamores de vinganca De nossos pais e irmãos que elles mataram? Não ouvís que esta terra está pedindo Que a livremos dos pés dos Portuguezes? Quereis que um dia nossos filhos digam: - Nossos pais foram vís. cobardes foram : Defender não souberam nossas tabas: Opprobrio e escravidão d'elles herdamos 19-Não, não; tal não dirão, antes primeiro Morramos todos nós: sim, antes morram Velhos, mocos, crianças e mulheres, E os filhos qu'inda as mais no ventre aquecem; Todos morramos, sim, porem mostremos Oue sabemos morrer como Tamovos. Defendendo o que é nosso e a liberdade, Oue antepomos a tudo e á propria vida.

«Eia, Tamoyos meus, antes que as aves Amanha se levantem de seus ninhos, Nós devemos marchar; e ao mesmo tempo Do inimigo arredar cautos tentemos O apoio mais terrivel. Jagoanharo Vá ver Tibiricá; vá declarar-lhe Que Araray seu irmão, a nós unido, Em nome de seu pai lhe diz e pede Que elle não deixe os seus pelos estranhos. Que a terra e a liberdade nos roubaram. Vai. Jagoanharo, vai: dize a teu tio Que se arrependa, e venha honrar os ossos Da mãi, que tanto o amava, e que chorára Si o vira contra o irmão entre o inimigo: Si a tão caras memorias e ao sobrinho Tibiricá resiste, Jagoanharo, Dize-lhe emfim que nós nada tememos: Oue te mandamos lá por amor d'elle. Por amor de Araray, não por fraqueza; Que p'ra cobrir o mar temos candas Tantas, que vendo-as tremerá de espanto: E tantos homens temos bem armados Que podemos encher todo o seu campo. E o ar escurecer co'as nossas flechas, Como uma cerração pesada e negra».

Calou-se e respirou, vibrando os olhos, Que dous carvões accesos pareciam: E todos com mil gritos applaudiram Tão sabio parecer, tão grandes feitos Do chefe sem igual, do heroe Tamoyo. Em signal da alegria dispararam Mil settas para o ar; e vozeando, Os sons interrompiam n'um trinado, Sobre as bôccas batendo co'as mãos ambas. Nem mais aos anciãos ouvir quizeram; Nem elles em contrario votos tinham. Coaquira, o mais idoso, era o primeiro Que plena approvação a tudo dava.

Qual nas plagas felizes do Janeiro, Por entre os corucheos das serranias, Quando ás vezes o sol mais resplandece, E os passariuhos lédos esvoaçam, Se eleva o furação inesperado, Que vai comsigo arripiando as nuvens, E esbarra contra os pincaros, bramando Co'o medonho estridor da trovoada; Tal foi a vozeria dos Tamoyos. Quando Aimbire poz termo ao seu discurso.

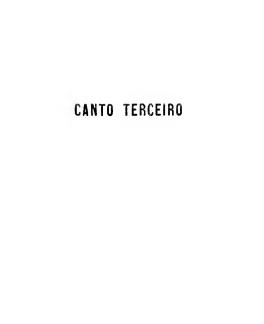

### Argumento

Terminado o concilio, occupam-se por modos varios os moços, as mulheres e as crianças. — Responde Áimbire ás perguntas que lhe fazem ácerca dos Europeos. — Quem era Villegagnon. — Apparecem alguns Francezes conhecidos de Aimbire. — São bem recebidos. — Ernesto e Potira se enamoram. — Pede aquelle a Aimbire que lhe conceda a mão da filha. — Este o promette para depois da guerra. — Hymno guerreiro. — O banquete da despedida. — Amores de Aimbire e Iguassú. — Dialogo dos dous amantes.

## A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

#### CANTO TERCEIRO

Terminado o concilio, guerra, guerra Os Tamoyos unisonos bradaram, Como si todos elles não formassem Senão um homem só, uma só bôcca.

Já dos bosques escuros e dos montes Projectavam-se as sombras p'ra o oriente, E a doce viração embalsamada, Por entre os verdes ramos susurrando, Vinha seus frescos sopros espargindo. Brilhavam no occidente argenteas nuvens Sobre ondas d'ouro e purpurinas faxas, E as aves renovavam seus gorgeios Em despedida ao sol, que transmontava.

Era o tempo em que o bello cajueiro,

Cujos ramos frondosos o chão tocam. Se ia tornando avaro de seus fructos, Que ostentam do carmin e de ouro as mesclas. E de verdes castanhas se coroam. Chorava o tronco seu lagrimas de ambar, Oue umas sobre outras em crystaes pendiam; D'esta resina o pó n'agua solvido É para os Indios grata medicina De balsamico aroma; de seus fructos Fabricam elles precioso nectar; E quem mais talhas tem d'este aureo vinho, Mais rico se reputa entre os selvagens. D'estas formosas arvores copadas Coberto estava o campo, em que os Tamoyos Erguiam as cabanas de taquára, Com tectos de sapê e de palmeiras, Que vinte a mais pessoas abrigavam. Dos esteios pendiam largas rêdes De fio de tucum, que ao linho iguala; N'estas rêdes repousam, n'ellas dormem, N'ellas gemendo deitam-se os maridos Quando as mulheres dão á luz os filhos, Como se elles p'ra si a dor tomassem; Em quanto ellas airosas e robustas. Ao servico domestico se entregam: Tanto o habito póde sobre a gente!

Das cabanas nos angulos se viam Os fructos da estação, e as igaçabas De licores diversos abundantes. Em quanto as criancinhas se divertem Correndo pelo campo, e outras se amestram A disparar a setta contra os troncos, Estão as velhas preparando as carnes, Já expondo-as ao sol, já sobre as brasas, Já com outros diversos artificios. Outras cavam o chão, e nos buracos Lançam a carne ou peixe envolto em folhas, Depois de terra os cobrem, sobre a terra Fogo accendem; dest'arte as carnes torram, E a isto dão de biariby o nome.

Em quanto no domestico exercicio Se occupam as mulheres, pelos campos Os fructos da estação os homens colhem Para o grande banquete; outros apostam, Resupinos deitados sobre a terra, Quem mais déstro fará subir ás nuvens A setta, que voltando traz a presa, Que nem no ar voando ao tiro escapa.

A um grosso tronco reclinado Aimbire, E ladeado dos chefes, que o interrogam, Vai respondendo a quantos lhe perguntam Sobre os costumes d'essa gente estranha, E o que mais vira na tomada ilheta, Que de Villegagnon conserva o nome.

Era Villegagnon manhoso e ousado Cavalleiro Francez, que de Calvinc Ostentava seguir a nova seita,
P'ra ter de Coligny o certo apoio
Na ambição desmedida que o movia;
Mas com todos traidor cuidava o impio
Poder com vís enganos e perfidias
Novo imperio fundar n'estas devezas,
A que elle — França Antarctica — chamava.
Mas faltava ao francez aventuroso
Constancia igual ao plano agigantado;
Faltava-lhe inda mais a fé sincera
De quem attinge á ideia, não ao lucro.

Por Lery e Richer, com quem tratára, Tinha sido o Tamoyo iniciado Nos pontos principaes da lei de Christo: E d'esses dous zelosos calvinistas Grata lembrança o Indio conservava.

Narrava Aimbire os usos e costumes
Dos homens do outro pólo: e como adoram
A um Deus Trino e invisivel, que governa
Tudo o que existe, e que de si tirára
Só com esta palavra poderosa:
— Faça-se! — e tudo fez-se ao seu mandado.
Como vendo esse Deus o mal dos homens,
Mandou Jesus seu filho p'ra ensinar-lhes
O caminho do bem e da verdade;
Mas os homens ingratos o mataram.
«Esse Filho de Deus, dizia Aimbire,
Só ensinou aos homens que se amassem,

Que fossem todos como irmãos e amigos. Elles confessam isso, elles o adoram; Mas por tudo qu'eu vi, pelo que fazem, Creio que de seu Deos as leis aprendem P'ra calcal-as melhor, e não cumpril-as. Vêde como são máos os Emboabas, E o que esperar podemos de taes homens!»

N'isto viu-se brilhar por entre a selva Um clarão, que nos ares se movia: - Quem será? - Todos gritam n'um momento: E os esparsos guerreiros acudindo, Em ordem de combate se formaram. Soou um brado ao longe, e o echo ouvio-se De um clarim, instrumento estranho a muitos, Que de pavor encheo as almas fracas, Cuidando ser algum Maraguigana, Oue já viesse annunciar-lhes morte. Mas o audaz Aimbire, em cujo peito Não palpitava o medo, assim lhes brada: «Ou sejam Anhangás, ou sejam homens, (1) Amigos ou contrarios, aqui firmes Esperemos sem medo. Por ventura Tão fracos sereis vós como as mulheres. Que fogem só co'a sombra do perigo?» Soou de novo o lugubre instrumento; E o destro Aimbire, já no chão deitado, E co'o ouvido applicado sobre a terra, Pôde melhor ouvir o som longinguo, E logo, dando um pulo, alegre brada:

«Homens são, pela voz eu os conheço! São do rochedo os bravos companheiros; Rindo e cantando vem! É gente amiga, Que vem unir-se a nós; eu a esperava.»

Gritos de almo prazer soltaram todos, E as selvas resoaram de alegria. Correndo em confusão receber foram Os de Aimbire tão caros companheiros.

Mal se encontram na taba, entre os applausos De quantos já por elles esperavam, Para Aimbire os Francezes se dirigem; E o principal d'entre elles abracando O chefe da cohorte Americana, Na lingua do paiz lhe diz: « Amigos, Eis-nos todos aqui para ajudar-vos, P'ra vencer ou morrer a vosso lado. P'ra a guerra estamos promptos, si p'ra guerra Hoje vos preparais. Os nossos braços Por vós dardejarão ardentes raios Contra os vossos insanos inimigos. Se vingar pretendeis os frios ossos De vossos pais e amigos, dos insultos Dos feros Portuguezes, concedei-nos A gloria de verter o nosso sangue Em tão sublime empreza, que adoptamos Como si o mesmo céo nascer nos visse.»

Então o bravo chefe dos Tamoyos

Dest'arte replicou: « Chegais a tempo: Ha bem pouco brilhava o sol nos montes, E ouvio-me celebrar os grandes feitos Do rochedo, em que juntos pelejámos. Não sois estranhos, não, a esta gente, Que já vos considera como amigos. Em vós o coração desmente a pelle, Cuja cor nos tem sido tão funesta. Os raios vossos nos serão propicios Contra os nossos crueis perseguidores. Vinde: nossas cabanas vos esperam: Do nosso vinho bebereis composco No banquete frugal da despedida. Si da marcha chegais afadigados Nossas rèdes p'ra vós estão suspensas: E nem vos faltarão gentis mulheres, Oue alegres velação a vosso lado, A gloria de servir-vos aspirando.»

Agradeceram elles a seu modo Tão grato acolhimento, e para o campo Entre applausos geraes se encaminharam. Alguns mais folgazões e galhofeiros Iam garganteando, ou já pulando, Com que mais aos Tamoyos alegravam, Que mui amantes são do canto e dansa.

Eis chegam : logo um côro de donzellas De coma flutuante, e mal cobertas Co'um tecido de pennas de tocano, Tão esbeltas no talhe que venciam As mais bellas palmeiras d'estes bosques, Ante elles assomando graciosas Lhes offertam em cúias coloridas O ardente nanauy, e outros diversos (2) Saborosos licores, que ellas mesmas De fermentados fructos extrahiram.

«Sejais bem vindos, dizem; para servir-vos Aqui nos tendes, bravos estrangeiros.» E n'isto os vão das armas despojando, E dos pesados mantos embebidos De poeira e suor.—«Vinde comnosco, Lavai n'esta agua pura as mãos e o rosto, E si o corpo vos pede algum descanço, Nas nossas rêdes repousai tranquillos.»

«Afadigada foi nossa viagem
Por incultas veredas, disse um d'elles
Que a lingua do paiz melhor fallava:
Mas quem póde trocar grata vigilia,
No meio do festim dos homens livres,
E á sombra d'estas arvores amigas,
Pelo somno, que irmão do esquecimento,
Vos viria roubar aos nossos olhos?
Olhos cheios de imagens deleitosas,
Só cançados de ver ao somno cedem.
Deixai, gentís meninas, que elles gozem
Das graças naturaes do vosso porte:
Qu'elles nadando em ondas de ternura

Fixados sobre vós se fartem hoje De um prazer, que talvez bem pouco dure.»

Como apraz o louvor l Quão gratas soam As meigas expressões l Nem da espessura As virgeus, pouco affeitas a taes mimos, Desdenhosas se agastam escutando-as l É feminil instincto o ouvir finezas, Que, se amor não inspiram, nunca offendem.

— Como te chamas, estrangeiro amavel? Com terna voz pergunta uma das moças Em quem mais juventude resplendia, E que á frente das outras se ostentava Tal como o chupa-flor entre as mais aves.

«Meu pai chamou-me Ernesto em minha infancia ; Porém na tua terra me nomeiam Cabellos de guará: tu vês a causa.»

«Pois eu te chamarei Guaraciaba, (3) Que co'o sol teus cabellos rivalisam. Agora se saber queres meu nome, Vai perguntar a Aimbire, que primeiro Vio-me os olhos abrir á luz do dia. Quando em seus braços paternaes tomou-me Das mãos de minha mãi, que já não vive.»

Aimbire, que taes cousas escutava Ao lado de Iguassú, chega-se, á filha,

Aperta-lhe a cabeça contra o peito, E enternecido diz-lhe : « Filha minha, De meu primeiro amor unico fructo. De tua măi herdaste o nome e as graças l Em ti folgo de ver minha Potira, Potira qu'eu amei como amo a aljava, O arco e as settas, que meu Pai deixou-me; Potira qu'eu amei como amo os bosques, Que me viram nascer, e a liberdade Por quem hei de morrer armado em guerra; Potira qu'eu amei, e cujos olhos Suspenso e amoroso me traziam! Porem ella deixou-me! Ah! entre as pedras Sobre a terra que a cobre, amontoadas, Cresce o verde capim e a flor do campo, Que talvez de seu corpo a vida bebani. Potira te chamei, oh filha minha, Viva imagem d'aquella qu'eu amava. Só tens uma rival na formosura: É a minha lguassú; ambas tão bellas Como um sahy de um guanumby ao lado. (4) Que guerreiro haverá que te mereça? Feliz d'aquelle para quem volveres De amor os olhos fluctuando em ondas! Feliz d'aquelle para quem tu mesma O cauim preparares, e a quem deres Filhos, que ao menos no valor me igualem.»

«Sim, mil vezes feliz! — Ernesto exclama. E si a côr de meu rosto merecesse O que já mereceram meus cabellos, Agora afonto lhe offrecêra a dextra, Qu'inda não vi mais bella creatura, Gestos mais senhorís, olhos mais negros, Olhar mais terno, mais mimosa bôcca, Onde um sorriso meigo e pudibundo Suave amor nos corações embebe.»

Sorrio-se o pai, e affabil lhe responde:
«Si o sol déo sua cor aos teus cabellos,
Como nos déo á pelle, tambem póde
Com seus raios crestar a cor da lua,
Que afogueada brilha no teu rosto,
E em trevas converter-te a coma de ouro.
Não serás o primeiro de cor branca
Que se enlace a uma virgem d'estes bosques.
Contente desde já te concedêra
A formosa Potira por esposa,
Si eu por Tupan jurado não tivesse
Que a nenhuma mulher eu me uniria,
Nem esposo daria á minha filha,
Em quanto de meu pai os frios ossos
Fossem calcados pelos pés dos Lusos.»

«Bem | exclama o Francez, dás-me esperança. Bem | Meu braço unirei aos vossos braços, E pela mesma causa luctaremos; E si vencermos, como espero, oh dita ! De Potira serei fiel esposo.» Para a guerra porém marchar não podem Sem que primeiro tenham celebrado Da despedida a festa.—Á festa!—bradam Com unanime voz os chefes todos:
—Á festa! á festa!—Os Indios lhes respondem Dá Coaquira o signal, e de repente Troam todas as bellicas inubias, Marraques e urucás: o echo estrondoso (5) Como o rugido de enraivadas feras Os valles repercutem: mil volateis, Aos ninhos seus fugindo amedrontados, Sem tino pelos ares esvoæçam, Como as fo!has das comas arrancadas Pelos ventos, nos ares remoinham!

Ao clangoroso som dos instrumentos, Que foi pelos desertos retinindo, Succede alto silencio. Então Coaquira Sobre um combro de terra se levanta, P'ra que seja de todos visto e ouvido, E a ponta do seu arco no chão crava. Uma alva cúia de inimigo craneo, De licor espumante transbordando, Aos labios chega e a esgota: eis de improviso Sacro fogo as entranhas lhe devora, Inflammam-se-lhe os olhos, e se envolvem N'uma auréola de sangue; as cans mescladas Esparsas se arripiam sobre a fronte Como hirsutos espinhos; dentes rangem, Franze-se a testa, as faces se intumecem,

Arqueja o peito, e todo o corpo treme, Como si um calafrio o sacudisse.

Momento é esse em que no céo sereno Placida alveja a lua; e ao indio vate Com pallido clarão branquea o rosto. As fogueiras, que em torno em chammas ardem, Escarlates reflexos n'elle imprimem Co'o pallor do planeta contrastando. Mal perturba o silencio das fileiras O brando sopro das nocturnas auras, Que as folhas estremecem murmurando. Oh que sagrado horror nos peitos lavra De quantos alli 'stão! Do vate o aspecto É de um phantasma que apparece em sonhos, Ou dos genios malignos que se antolham Em solitaria noite ao peregrino.

Olhos espavoridos pelo campo Elle vibra, e depois na lua os fita. Descruza os braços e p'ra o céu os ergue; Bronzea, tonante vóz rouca e medouha, Sóbe do peito aos labios arquejando, E troveja este cantico de guerra:

Gloria, gloria a Tupan! Sua voz trôe Desde a cabana erguida na montanha Té nos covís reconditos das feras.

« O céo é de Tupan, a terra é nossa;

Nossos pais a regaram com seu sangue; A nós toca morrer para vingal-os.

« Nossos pais livres foram e temidos Dos Aimorés terriveis, que só comem Crua carne, e só quente sangue bebem :

« Do que nos servem mãos, arcos e flechas, Si o fero Portuguez impuue calca Nossa terra e captiva nossos filhos?

« Pais, mulheres, irmãos, filhos e amigos, Ou são a nossos olhos fulminados, Ou escravos vão ser dos Emboabas.

« Ah, não l Ligeiras pernas, braços fortes, Iremos abrazar suas cabanas, Sem medo dos trovões, sem temer raios.»

Dança ligeira trançam os Tamoyos Em torno de Coaquira, repetindo:

«O céo é de Tupan, a terra é nossa; Nossos pais a regaram com seu sangue; A nós toca morrer para vingal-os.»

De nova inspiração accesa a mente, O bardos dos Tamoyos continua:

« Noite é esta talvez a derradeira

Para muitos de nós, em que nos veja A lua em branda paz estar folgando.

«O sol ha de amanha dourar os grêlos Das palmeiras do monte, e nós armados Já marchando p'ra guerra o saudaremos.

« Eia, dancemos hoje; eia, bebamos Entre nossas mulheres, nossos filhos, Que amanhā só de guerra pensaremos.

« Por nós temos Tupan l Eia, no sangue Do inimigo lavemos nosso opprobrio, E seus corpos que fiquem sobre a terra.

«A terra os repudie de seu seio; Só negros urabús sobre elles pastem; E morra co'o vapor quem enterral-os.

« De herdada valentia exemplo novo A nossos filhos demos. Morra o fraco Que a morte de seu pai vingar não sabe.»

Pára, espumando, o trovador Tamoyo, E arroubado em deliquio cahe por terra. Gyrando o côro, á roda d'elle canta:

O céo é de Tupan, a terra é nossa; Nossos pais a regaram com seu sangue; A nós toca morrer para vingal-os. Das inubias ao som termina o canto; Cessa a dança, e o banquete principia.

De mão em mão já plenas cúias passam De licores balsamicos, que excitam O olfacto, o paladar, e a propria vista, Licores pelos Indios extrahidos Do summo do annanaz delicioso. Do aipim e do cajú, que a sêde aplaca, E refrigera o mal do amor impuro. Mimo fatal das Venus Européas. Oue a America até-li não conhecia. Em festival, opíparo banquete O polido Européo não desdenhára Taes licores gostar em taças de ouro. Tostadas carnes de mui varias cacas Séccas umas ao sol, outras torradas, Co'o pó do cumarî mais saborosas, Servem de refeição, regalo aos Indios, E aos amigos Francezes que os imitam. Grandes jarupirás, bellas garoupas, Torrados camarões, fructas aos montes. O appetite voraz tudo consume. De comer e beber já muitos cançam; Alguns, por tantos vinhos excitados, Dão-se a gargantear toscas endechas: E ao som d'essas monótonas cantigas. Que os vapés sonorosos acompanham, Dançando alongam da vigilia os gozos; Geral contentamento o campo anima.

Porém ao quadro o aspecto a aurora muda, Quando unucia vem ser da despedida, Da despedida, oh céo l quão dura é ella l Ah, diga-o quem tiver de amante o peito, De mãi o coração, alma de amigo !

Alli ao lado de guerreiro esposo
Teina esposa se mostra muda e triste,
Carregando em seus braços dous penhores,
Que ella aleita, anima; outros em torno
Em brincos innocentes correm, pulam,
On se apoiam-lhe ás peinas, e as abraçam:
Assim de artista celebre inspirado
Destro cinzel esculpe em duro marmor
Bella estatua, que aos olhos representa
A maternal Natura caridosa.

Velha mãi alli 'stá, e um pai annoso, Que o bravo filho abraçam, e só pedem Que honre sua velhice, e antes fique Para pasto de abutres sobre o campo, Do que sem gloria volte, e sem que augmente O collar que o pescoço lhe guarnece.

Mas em momento tal, quem ha que iguale A formosa Iguassú na acerba angustia Da saudade, que o peito lhe agrilhòa? O funebre fanal, que a noite aclara, Entre milhòes de estrellas moribundas, Quasi ao termo tocava de extinguir-se, Qual lampada que d'oleo vai minguando E ao lado de Iguassú, que não dormira, Ainda Aimbire estava. Elle dest'arte, Disfarçando o pezar que o opprimia, Consolar procurava a terna amante, De cujos negros olhos borbulhavam, Como perolas, lagrimas continuas, Que elle com beijos ternos enxugava.

« Oh de Pindobucú amayel filha. A Aimbire destinada; olha, querida, Como se apaga e desparece a lua Quando sobre ella negra nuvem passa! Assim co'o pensamento de deixar-te O fogo de meu animo se extingue. Vês como o calumby co'a noite murcha! Assim meu coração de dôr se encolhe N'este momento, que p'ra mim é noite, Apezar de que o dia vem nascendo, E já o calumby desdobra as folhas. Mas de guerreiro pai filho guerreiro, Amigo de teu pai, e teu amante, Dos Tamoyos a injuria vingar devo. Eu me ausento de ti; mas ah l quão cara Vai aos nossos crueis perseguidores Esta ausencia custar l Suas cabanas Serão por nossas mãos incendiadas, Devorados seus campos, e seus filhos Mesmo á vista dos pais e dos parentes Sem piedade serão estrangulados,

Para acalmar a sêde de vingança. D'essa raça feroz seguindo o exemplo, Implacavel serei exterminando-a.»

Iguassú, que tal ouve, se arripia:
«Não mates, não, Aimbire, os innocentes
Filhinhos d'esses homens, que banhados
São ao nascer em agua mysteriosa.
Tu mesmo me contaste, que elles dizem
Que quem matar tão debeis creaturas
Abrasado será lá n'outra vida.
Elles são do seu Deos tão protegidos,
Que os raios e os trovões lhes obedecem,
E se escondem nas suas espingardas.
Tão forte é o seu Deos, que até parece
Que Tupan o respeita e o adora l»

«Adore-o quem quizer, qu'eu não o adoro!»
Já em furor Aimbire lhe responde;
«Nem elle, nem Tupan, quanto mais homens
Affrontar poderão a tempestade
De flechas, que obumbrar vai o seu campo.
Braços de Aimbire, procellosos braços,
Acaso alguma vez frouxos tremestes
Canguçús e giboyas subjugando?
Alguma vez tremestes quando a morte
Em cada setta aos Lusos enviastes?
Porque não fartarei a minha raiva
Com todo o sangue do inimigo cdioso?
Bella Iguassú, por mim nada receis;

Faze como eu, não creias nos inventos Com que busca essa gente amedrontar-nos.»

«És grande, és forte, Aimbire!—diz-lhe a moca. Desculpa o meu temor tão mal fundado: Mas zêlo foi de amor. Vai, oh guerreiro. Em tua valentia assáz confio. Vai. defende os Tamoyos; vai, triumpha, Ou morre exterminando a impia raca Dos nosses oppressores. Vai; si acaso Minha imagem seguir-te no combate. Não esmorecas, não; investe ousado. Estica o arco e a flecha, e a morte envia Com toda a força do teu braco ingente. Vai. Aimbire-guassú, ao lado marcha Do ancião Pindobucú, e como filho Véla sempre sobre elle: inda que forte. Meu pai é como o tronco solitario, Que aos ventos resistio das tempestades: Mas abalado jáz, e pende e murcha. Sete vezes das mãos os dedos conta Oue tem visto dos bosques os coqueiros Com seus cachos de côcos enfeitados. Vai. e volta com elle; e n'estes braços Terás de esposa a paz e a recompensa.



#### Argumento

A aurora.—A partida.—Melancolia de Iguassú.—Seu cantico saudoso repetido pelo echo.
—Marcha dos guerreiros pelos bosques virgens.
— Durante a noite fazem fogueiras para afugentar as feras, e deitam-se nos ramos das
arvores.—Lucta das jararacas com o fogo.—
Apparecimento do Payé.—Temor dos Indios.—
Discurso do Payé aconselhando-os a desistir
da empreza.—Aimbire se lhe oppõe.—Extraordinario sortilegio de Tangapema.—Conjura
Aimbire o fatal annuncio, e ameaça o Payé.—
Desapparece este, sem que se saiba como.

## A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

### CANTO QUARTO

Já da noite os negrumes se extinguiam. O sol que extensas vira Eðas plagas, Que a terra lhe mostrára no seu gyro, De assomar no brasilico horizonte Mesmo ao longe se mostra jubiloso. Como é sublime o alvorecer da aurora N'estes formosos climas l Já seu rosto Rutila entre essas colossaes montanhas, Que em fórma de pyramides se elevam. Ou de egypcias columnas, sustentando Nos verdes capiteis de eternos bosques O vastissimo tecto de saphira. Rôxas, purpureas nuvens, d'ouro orladas, Se curvam, se ensanefam e arcos formam, Que ao triumphante sol entrada ampliam. E' hora da partida l A sensitiva.

Que da noite o langor emmurchecêra. Se desperta, e desdobra as verdes folhas. Das palmeiras os grelos como lancas Igneas lampejam co'o fulgor diurno, E o aroma matinal o campo exhala. E' hora da partida l Bramam feras Nos covís do deserto; o hymno de gloria Ao Creador entôa a Natureza. E a voz lhe cadenceia o alado côro, Que alegre pelas cômas verdejantes. Antes de ir procurar seu alimento. Com suaves gorgeios e trinados Parece graças dar á Providencia, E aos homens ensinar a dar-lhe graças. E' hora da partida | sim, é hora ! Já rouquejam dos chefes as inubias, E nos valles os sons o echo prolonga, Dos tardos olhos repellindo o somno.

Mal do somno despertos, os guerreiros, Da terra se levantam, estiriçam Os braços, e tres vezes as cabeças Emplumadas sacodem : assim vê-se Vasta planicie de flexiveis cannas, As verdes folhas agitando, erguer-se Quando se enfreia o vento que as curvára l

Ás costas cada qual suspende a aljava Pejada de farpadas leves flechas, E o arco sobraçando, a maça empunha. Outros sopesam galhos guarnecidos De candido algodão e séccas palhas, Com que do inimigo aos campos mandam Pelos ares o incendio, o estrago, e a morte. Por incultas veredas mal trilhadas, Luctando co'os sipós que os emmaranham, Os Tamoyos belligeros caminham Seguidos dos Francezes alliados, Tão poucos, que talvez de cem não passem.

Marcham das tribus na vanguarda os chefes, E ante todos soberbo Aimbire assoma. Do exercito na cauda, horrendas velhas Enrugadas, medonhas como espectros, Nuas, pintadas do verniz vermelho Do fructo do urucú, e matizadas De listas transversaes ou angulosas, Amarellas e negras, vivas cores Que tiram do assafrão e genipapo, Sobre bordões se curvam, e carregam Os potes de cauím, tão grato aos Indios.

Sobre o cume de um monte alcantilado, Assentada Iguassú contemplativa, Nas mãos pousando o queixo, a côma esparsa, Negra, lustrosa em ondas fluctuantes, Vê ao longe o exercito sumir-se, Ora outeiros subindo, ora descendo, E entre os dos bosques corpulentos troncos Arbustos os guerreiros lhe parecem.

Ruim melancolia lhe agrilhôa O coração immerso na tristeza. De copada aroeira em verde ramo Modúla o sabiá canções d'amores Com magicos accentos da saudade: Canções que embebem n'alma o abatimento, Branda, terna affeição, langor suave, Que quasi a vida extingue entre delicias; Canções, direi melhor, que a alma extasiam, E do corpo mortal arrebatando-a, Ao vago espaco a sobem, e a sublimam As puras regiões de excelsos gozos. Que coração ha hí já tão quebrado, Tão vasio de amor, ou já tão duro, Cujas cordas não vibrem doces echos. Quando o canoro sabiá gorgeia Seu canto matinal por entre as selvas? Que coração ha hí petrificado, Que allivio não encontre, quando exhala A dor sua em tristissimos suspiros. Em cantos repassados de amargura?

Canta, oh virgem dos bosques olhinegra l Canta, oh bella Iguassú l canta, acompanha O terno sabiá, que te convida. Ah doce é o cantar l remedio é pronto Que d'alma aos seios sóbe, e a magoa abranda Do malfadado coração que chora. Tal da papoula o expandido aroma Entorpece o aguilhão que o peito punge, E n'alma ideias gera deleitosas.

«Só, eis-me aqui no cimo da montanha, Dos meus abaudonada, como um tronco Despido, inutil no alto da collina, A que os ramos quebrou Tupan co'a flecha.

«Só, eis-me aqui, do velho pai ausente, Ausente do querido bem amado, Como viuva róla solitaria Em deserto areal seu mal carpindo l

« Inda hoje o caro pai vi a meu lado; Inda hoje o amante eu vi!.. Fugiram ambos, Velezes como os cervos da floresta: Já fui feliz, mas hoje desgraçada!»

E os echos responderam. — desgraçada!

« Desgraçada!.. E inda vivo? Antes á guerra O pai e o bravo amante acompanhasse; Ouvindo sua voz, seu rosto vendo, Acabar a seu lado melhor fóra.»

E os echos responderam: - melhor fôra l

«Genios, que as grotas povoais e os valles, Genios, que repetís os meus accentos, Ide, e do amado murmurai no ouvido Que a amante sua de saudade morre.» E os echos responderam — morre!.. morre!

Morre... morre l soou por longo tempo.
O canto cala um pouco a triste moça,
Murmurando dos echos o estribilho,
Como si algum presagio concebesse.
Os negros olhos de chorar cançados
Co'as mãos enxuga; mas de novo estanques
Lagrimas brotam, que lhe o peito aljofram,
Como goteja em bagas abundantes
De fendida tabóca a pura lympha.

O sabiá de ouvil-a enterneceo-se; E como si algum genio o inspirasse, Ouvindo-o modular tristes endechas Tão cortadas de dôr, calou seu canto, Ou talvez que julgando-se vencido, Não podendo imitar tão doce gamma, Mudo aprendesse a gorgear mais terno. E quem conhece os intimos mysterios Da vida, e dos instinctos de taes entes, P'ra affirmar ou negar o que parece? Suspendendo ella o canto, elle replica Com mais grata e escolhida melodia.

Por um momento a solitaria o escuta; Crava os olhos no céo menos chorosos; Suspira e geme, e continúa o canto: E temendo que os echos lhe respondam, Em meia voz começa compassada. «Porque tão cedo, oh sol, hoje raiaste? Porque flammejas como accezas brazas? Ah! tu me queimas; teu calor modera, Que na marcha os guerreiros enlanguece.

«D'esta terra que é tua, d'estes bosques Que o grão Tamandaré depois das aguas (1) Do diluvio plantára p'ra seus filhos, Hoje os Tamoyos em defeza marcham.

Tamandaré foi pai dos avós nossos; Sempre Tamandaré a ti foi caro; Tu, oh sol, o aqueceste na velhice, Aquece os filhos seus; mas ah l não tanto.

«Olhos meus, de chorar cançados olhos, Que tendes mais que ver ? Já se sumiram N'aquelles densos bosques os guerreiros Entre os aríribás e as sapucaias.

«Nada mais vejo que prazer me cause. Só estou sobre a terra; vinde, oh feras! Não ha quem me defenda: vinde, ao menos Menos dura é a morte que a saudade.

«Sim, morrerei...» E mais dizer não pôde; Em meio de um gemido a voz faltou-lhe. Os labios lhe tremiam convulsivos Como flores batidas pelos ventos. Cruza os braços no collo, os olhos cerra, Pende a fronte e no peito o queixo apoia, As derretidas perlas entornando:
Tal n'um jardim a candida açucena, De matutino orvalho o calix cheio,
Si o zephyro a bafeja, a fronte inclina,
Puros crystaes em lagrimas vertendo.
Não sei si dorme, ou si respira ainda;
Mas parece entre pedras bella estatual
O sol, que ao resurgit a vio chorosa,
N'esse mesmo lugar chorosa a deixa.

Entretanto os Tamoyos vão vingando Altas serras pejadas de cabiúnas, Cupahybas, jacuás e sacupiras; E descendo, já lassos da fadiga, Chegam co'a tarde n'uma varzea amena, Plantada pelas mãos da natureza. Curta é a varzea, e um bosque além começa. Negreja o oriente, e ròxas nuvens De fogo orladas pelo céo vagueam. Parece o occidente um mar de sangue. Com vagas de ouro; o sol náda no meio Como um pharol acceso ou igneo escudo. Que ao longe seus revérberos reflecte. Um vapor azulado se deslisa Sobre o vasto horisonte. Ao longe os montes Quaes saphiras se ostentam sotopostas A inflammados rubins: toda a floresta Representa uma nuvem condensada Sobre a terra, da cor da violeta.

E aureo effluvio sobre ella se evapora. Nunca humano pincel pode a Natura Ao vivo retratar; ella n'uma hora, Por magico poder taes quadros forma, E o homem de pintal-os desespera! Vinde saudar a virgem Natureza, Oh artistas da Europa encanecida! Vinde inspirar-vos n'este Paraiso, Que de humano artificio não carece Para mostrar-se grandioso e bello.

Cantor sublime dos brasilios bosques, Que fazes dos pinceis que a Natureza Com tanto amor te deo? Caro Araujo, (2) Tu que pintando o que tão bem descreves Com essa alma de fogo, que se abrasa N'um volcão de arrojados pensamentos, Crear podias maravilhas d'arte, Que a par dos versos teus mais te exaltassem: Porque não mostras quanto póde o engenho, Que esta Patria accendeo p'ra gloria sua?

Espessa é a floresta, emmaranhada De parasitas mil que se entrelaçam, Pelos troncos se enroscam como serpes, E abraçando-os lhes sorvem força e vida Co'a seve de que nutrem-se vorazes; Como dos reis os tredos lisonjeiros Tanto lhes pesam, tanto mal lhes fazem.

Cabal rio, de longe dimanado. A floresta divide em duas partes. Repousa a escuridão sobre esses tectos De apinhoadas folhas de mil ramos De mil diversas arvores gigantes, Cujas flores os ares embalsamam. Como errantes estrellas, relampejam Phosphoricos insectos, aclarando O horror da escuridão; ora alinhados Luminosas serpentes se afiguram; Ora n'um só logar, como um chuveiro, Seu palido clarão juntos soltando. Vão fingindo relampago longinquo, Que das nuvens rebenta e se evapora; Ora em chusmas pousados nas colmêas, Que pendem de altos troncos, representam Illuminadas cúpolas dos templos. Oue em noite festival nos ares brilham Sobre os escuros tectos das cidades. D'esta negra mansão o horror redobra O funebre clamor da voz nocturna. O echo dos ventos que entre as folhas gemem, O echo do rio que o trovão simula, E lento se prolonga reboando; E o echo inda mais funebre e monótono, Como o som do martello sobre a incude. Da immovel arapouga, que soluça (3) De ancião jequitibá na altiva côma. Esta é a voz da Natureza em lucto. Voz terrivel que os homens apavora,

E a ideia lhes desperta do infinito.
Tremem os Indios de arrojar-se ao rio
Em horas tão sinistras; e a seu modo
Co'um sècco e duro páo n'outro encravado,
Como quem atarracha um parafuso,
Desenvolvem calor, e a flamma surge,
Como por força magica ateada:
Que ao homem, inda bruto, jámais falta
P'ra o que mais lhe é mister a intelligencia.
Aqui e alli em circulo tevantam
Cem fogueiras que as feras afugentem;
E dest'arte seguros e tranquillos
Sobem aos troncos e entre os ramos buscam
Leito p'ra o somno, asylo contra as feras.

Já tudo dorme, emfim, é alta noite.
O fogo despertou as jararácas,
Inimigas do fogo, que dormiam.
Eil-as silvando vem, o fogo investem,
Debatem-se com elle; ora recuam,
Erguem-se inchadas, cahem sobre as fogueiras;
Esta já salta, e a canda o chão açouta;
Aquella gyra no ar como um corisco;
Ora em torno se arrastam, té que o extinguem.
Só esparsos carvões e cinzas restam.
Quaes, luctando co'as brazas, se queimaram
Quaes feridas, co'a dôr no chão se enroscam,
Mordendo a terra, e orbes descrevendo;
Quaes vão aos seus covís victoriosas.

Começa a noite a declinar. Um echo Na espessura resôa, rouco e surdo, Como o echo do buzio. O horror se espalha, De sobresalto o somno se interrompe; Despertam-se os guerreiros, receiosos Que os malignos genios Macachêras, E os ruins Juruparís os acommettam. (4) Uns tomados de medo cahem dos troncos, E nem ousam da terra erguer as frontes; Outros espavoridos, como estatuas Estão immoveis, mudos escutando. De novo perto estruge o som medonho, E se repete pela vez terceira. No mesmo instante um funebre gemido Vai entre os negros troncos sibilando, Como o guincho do mocho entre ruinas; E dous lumes a par, de fumo envoltos Oue os olhos lembram de infernaes duendes Pela mente febril phantasiados, Ora aqui, ora alli erram na selva, Até que da cohorte em frente estacam. A luz surge das orbitas de um craneo Suspenso n'uma flecha: é a lanterna Horrenda do Payés, que n'estas plagas De sortilegio usando o medo incutem; Oue onde falta a verdade o embuste avulta.

«É Payé!» N'uma voz todos bradaram. «E Payé!» Cada bocca pronuncía. Batendo estão os corações de medo, E os olhos todos no Payé pregados.

Eil-o, alto e mirrado, e bem parece De magico poder mumia animada, Que da terra surgira, ou do profundo! Disseras qu'essa pelle cuespa e sècca, Como a cortiça de já velho tronco, Sobre ossos descarnados se amoldára.

« Filhos d'estes sertões, brada o guerreiro, Eis o vosso Pavé, que vos procura l Velho Coaquira, destimido Aimbire. Como dos mens conselhos não cuidosos, Tão afontos, p'ra guerra duvidosa Ides, sem minha voz ouvir primeiro? E quereis que Tupan por vós combata. Quando do seu Payé, que em vós só pensa, Em continno jejum na gruta escura, Não consultais a magica sciencia? Como filhos vos amo; e si estes olhos Sêccos, como o meu corpo, inda tivessem Alguma occulta lagrima, ver-me-hias Na minha dor vertel-a n'este instante Oh filhos meus! que males vos aguardam! Que males, ai de mim!.. e inda hei-de eu vel-os, Feliz eu si primeiro em minha gruta Para sempre meus olhos se fechassem.

« Estes annosos troncos, tão antigos Como Tamandaré; estas florestas

A cuia sombra nossos pais dormiram O socegado somno, do homem livre. Vão ser em breve a cinzas reduzidas Por essas mãos iniquas, sempre armadas De mortal fogo contra vós, incautos, Contra vós, que co'o amor os recebestes ! Fugi, Tamoyos meus; fugi, deixai-lhes De Nitheroy as margens deleitosas, Que elles invejam tanto; e onde pretendem A custa vossa apascentar seu ocio, E erguer co'as vossas mãos suas cidades. Deixai-lhes estas varzeas tão regadas De aguas tão doces, e estes verdes mattos Onde colheis o cambucá gostoso, O oderoso annanaz, e a grumixama. Tudo deixai-lhes, sim; fugi, mas livres, Que a par da liberdade tudo é nada. E aqui sereis escravos. D'esta terra. Que já vossa não é, pois que seus olhos, Passaram por aqui, tirai sómente De vossos pais os ossos, que os não pisem Os pés de tão ferozes inimigos. Ide, e tirai da terra as igaçabas Que esses ossos encerram; e com ellas Vamos todos, além dos grandes serros, Procurar outra terra mais longingua. Outros sertões mais invios, outros rios Mais caudalosos, e outro céo mais puro.»

« E onde ? brada Aimbire acceso em ira,

Como si o inferno lhe estourasse n'alma <sup>r</sup> E onde, estulto velho, onde acharemos O céo de Nitheroy? As ferteis plagas Do nosso Parahyba? E as doces aguas Do saudoso Cartora, que suavisam Dos cantores a voz melodiosa? Tudo deixar?.. Fugir? . Mas tu deliras! Fugir?.. Que Curupira malfazejo Inspirou-te tão baixos pensamentos ? (5) Fugirl sem combater?.. Quem? nós, Tamoyos?! Ferve-te acaso o cajuhy nas veias, Ou perturba-te o fumo, que se exhala Do queimado tabaco, n'esse eraneo, Que fincado ahi tens sobre essa flecha? E onde iremos nós, que nos não sigam Esses, que cuidam não caber na terra E toda terra querem e o mar todo? Que rios caudalosos, que altos serros De amparo servirão ás nossas tabas, Si elles candas tem e pés ligeiros? Em que sertões iremos acoutar-nos, Como as tapiras, que de tudo fogem? (6) E onde livres e em paz esconderemos Esses ossos de nossos pais guerreiros, Que tremendo estão já que os revolvamos? Ossos de nossos pais l'estat tranquillos; Não temais que os Tamoyos vos aviltem E da terra em que estais vos tirem hoje, Para entregal-a ao barbaro estrangeiro. Não fugiremos, não. Dizei, Tamoyos,

Dizei: quereis fugir?» « Queremos guerra; Guerra, e só guerra.» Unisonos bradaram.

«Onves? ouves, Payé? (Aimbire exclama De prazer exultando)! Ouves o grito Que ainda forte sôa?.. Já conheces Que gente vai aqui? Que mais tu queres? Que nos dizes agora? Ah! já te calas!»

Após breve silencio, o agonreiro Com voz pesada diz: «Pois bem, Tamoyos Vosso valor o animo me exalta. Vamos ver si Tupan, que vos escuta, Quererá proteger vossas fadigas,»

Assim dizendo, o Arúspice dos bosques Deixa em pé a lanterna pavorosa; Toma duas forquilhas de páo sêcco, Como tesouras, e com força as finca No duro chão, defronte uma da outra Tres palmos de distancia: após, sobre ellas Deita e amarra com torcida embira Uma clava de pennas enfeitada, A que chamam os Indios Tangapema.

Tendo assim preparado o sortilegio, Chama p'ra junto a si os tocadores De cangoeira, instrumento de ossos feito, Que os cabellos erriça co'os sibilos.

- Tocai, dançai comigo. - Eil-o que dança Em torno á Tangapema; e já dangando Seguem-lhe os passos muitos dos Tamoyos, Pelo infernal concerto arrebatados. Mais que todos as velhas se revolvem E em córo a feias bruxas se assemelham. Cada vez mais a mais se anima a orchestra, E cada vez a dança mais se anima; Como um confuso rodopio rapido De violento uração, que gyra e zune, Mais céleros não são os Detvis d'Asia No rodante bailar religioso, Com que ao grande Allá honrar pretendem. Amainando já vai a estranha dança; Já vão minguando os circulos valsantes; Toutos e frouxos já repousam muitos, Até que em fim cancados todos param E em torno ao Feiticeiro se acocoram. Como Egypcias estatuas de granito. Só elle inda volteia, possuido De algum demonio, que lhe agita os membros. Que diabolicos gestos, que tripudios, Que esgares faz, os olhos não tirando Da magica armadilha! Já lhe banha Todo corpo o suor em grossas bagas. Com rouca voz e sons interrompidos, Que parece o bulhão d'agua que ferve, Não sei que tetro canto sibyllino, Que horrenda evocação stá murmurando. Nunca em Delphos a Pythia assim tão cheja

Do deos que a enfurecia, e tão convulsa Sobre a sagrada tripode arquejando Soltou com voz confusa o seu orac'lo. Só se lhe ouve dizer: — Mando en, que posso; Quero e mando; obedece, Macachêra! —

Pela terceira vez isto dizendo. Como certo de ser obedecido. Incha as bochechas, firma os olhos rubros, E tres vezes assopra a Tangapema. Oh infernal prodigio! Eis de repente Sobre as forquilhas estremece a clava, Como sobre o altar do sacrificio A victima estremece quando o ferro Lhe abre o ventre e as entranhas lhe revolve, P'ra dar atgum presagio ao Adivinho. Estalam, arrebentam-se as embiras, Sem que visivel mão a clava toque. Eil-a já solta das prisões que a atavam, E em torno a si gyrando, ao céo se eleva N'uma linha espiral que a prumo sóbe, Deixando boqui-aberta o vulgo ignaro. Só Aimbire de colera roxeia, E espera conjurar o vaticinio Si contrario elle for ao seu intento.

Sóbe a clava zunindo como a pedra Pela funda com força aremessada; Sóbe, e tão alto vai que no ar se some! Mas volta... eit-a que vem... traz sangue! É certo! Onde foi ella? D'onde vem? Quem sabe? Vem toda ensanguentada!.. Mas parece Pelo rumo que segue cahir deve Distante das forquilhas... Máo presagio! Aimbire, qu'isso vê, inda de longe E teme o effeito do fatal annuncio, Dispara incontinente alada flecha, Que a vai ferir nos ares, e trazel-a Para onde elle quiz. A flecha e a clava, Uma encravada n'ontra, ambos já descem E entre as forquilhas cahem. Aimbire exulta! Mas o velho Payé, horrorisado: «Impio (exclama)! Tu vês? Vês tu? Entendes O qu'isto quer dizer?..»

«Sim, muito sangue Temos de derramar. Sim; a victoria É certa para nós... Vai-te, Agoureiro! Se a vida te não pesa, e aqui não queres Ter a sorte da tua Tangapema. Vai-te que é tempo de marchar p'ra a guerra,» Disse Aimbire, e um sussurro se levanta Entre os guerreiros, p'ra marchar já promptos. Os Francezes, pasmados do que viram, Como explicar não sabem tal prodigio. Que mysterios são estes da Natura, (7) Que os olhos vêem e a sciencia repudía? Seria uma illusão? ou caso estranho De occulta força, que a sciencia ignora?

Sumio-se o Feiticeiro: não se sabe

Si ao rio se arrojou, ou si escondeo-se No bojo de algum tronco carcomido, Ninho de serpes que o Payé não teme. Crêm alguns que elle aos ares se elevára Entre os vapores do queimado fumo; Outros que a terra, por seu pé batida, Abrindo-se convulsa, o engulíra.

O crer é d'alma natural instincto, Que da sciencia ás duvidas resiste: E no que não crerão homens tão brutos, Se muitos dos que tem a luz de Christo Crêm e ensinam a crer em taes prodigios? E que homem tem da omnisciencia a chave, Que os arcanos penetre do invisivel, E a verdade de Deos, luz immutavel, Mostre á proscripta raça dos humanos, Condemnada a não ver a realidade?

# CANTO QUINTO

### Argumento

Chega Jagoanharo a S. Vicente em procura de Tibirica. -- Alguns Indios lhe mostram da porta de uma igreja o Cacique, que dentro estava orando. - Attrahido por aquelle espectaculo não visto, e pelos canticos religiosos, entra Jagoanharo na igreja, e insensivelmente se ajoelha ao lado do tio. - Findas as preces, erguendo-se ambos, reconhece o Cacique o sobrinho, e dá graças a Deos, cuidando que elle o procura para baptisar-se. - Leva-o á caza, e pelo caminho lhe vai mostrando as cousas mais notaveis da recente villa. - Convida-o a iantar à maneira de um senhor Portuguez, sendo servido pelos de sua nação, com o que se escandalisa o sobrinho. - Dá-lhe este a embaixada, e questionam por longo tempo.-Narra Tibiriçà as tradições dos seus antepassados, e conclue em favor do sen novo estado. -Não se convence o sobrinho.-Trata o tio de seduzil-o com presentes e promessas. - Jagoanharo tudo recusa; e, cançados ambos, se entregam ao somno.

## A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS -

### CANTO QUINTO

A canôa em que fôra Jagoanharo Por mandado de Aimbire a São-Vicente, Já das aguas vencendo a correnteza, Tinha chegado á ilha desejada, Onde o mancebo impavido esperava Achar Tibiriçá, dar-lhe a mensagem.

O Indio embaixador chegando á praia De Tacaré, que jaz visinha á villa, De que foi fundador Martim Affonso, Soube de uns Guayanás, que conhecêra, Onde achar poderia o seu Cacique. Um d'elies o guiou da Igreja á porta, E de fóra o mostrou, que de joelhos Com grande devoção orando estava.

Cantavam os neóphytos em côro, Separados os homens das mulheres, E o venerando Anchieta os dirigia.

Jagoanbaro esperava; mas suspenso, Ouvindo os echos dos sagrados hymnos Que o sanctuario enchiam de harmonia, P'ra dentro olhou, e curioso e attento, Sem sentir, pouco a pouco foi entrando Pelo encanto da musica attrahido, Até que a par do tio ajoelhou-se.

Os altares de flores enfeitados,
As todas e as alampadas accesas,
O odor do incenso, os cantos que soavam
Ao som de nunca ouvidos instrumentos,
Todo aquelle apparato jámais visto
De tal maneira fascinado o tinha,
Qu'elle olhando p'ra o tio foi erguendo
As mãos postas p'ra o céo, e parecia
Mais que todos contricto penitente!
Tibiriçá, que attento o altar fitava,
Só quando as sacras preces terminaram
Erguendo-se encarou eom Jagoanharo,
E attonito ficou com tal sorpreza.

« Como l disse elle, aqui l.. Tu a meu lado l Na casa do Senhor l.. Feliz si buscas O baptismo e a fé l.. E quão ditoso Serei eu, si me escolhes por padrinho l

E teu pai?.. Meu irmão, onde está elle? Desejará tambem vir humilhar-se Aos pés do altar do Redemptor do mundo? Falla, sobrinho, dize ... Mas primeiro Quero, por ver-te aqui tão bem disposto A receber a luz de Jesus-Christo. Dar gracas a meu Deos! » E assim dizendo De novo se ajoelha, os bracos abre, E porque Jagoanharo o comprehenda, Recita em lingua Túpica um verseto, Que o zeloso Anchieta compozera: « Gloria ao unico Deos, ao Par eterno! Ati, Senhor, que em tua alta bondade Brilhar fizeste a luz entre os gentios, E por teus sacerdotes nos mandaste A verdade de Christo e os bens da graça.» E assim dizendo, beija a cruz de Christo Que do collo lhe pende em tubra fita, Premio do seu valor no fero ataque Do forte Coligny contra os Francezes. Depois: - vamos agora, disse, vamos Em casa reponsar; lá quero ouvir-te, E noticias saber da nossa gente.

Em caminho lhe foi mostrando as cousas Mais dignas de attenção na nova villa; « Aqui moram, dizia, os santos padres, A que devemos tanto; elles ensinam O caminho de Deos aos nossos filhos, E só em fazer bem vivem pensando;

E tão humanos são, e amigos nossos, Que só por isso os seus já os odeiam. Não são como os Payés, que vos enganam Com embustes e vaus feitiçarias.

« Eis a casa do bom Martim Affonso, Meu padrinho, e senhor do que estás vendo. Elle aqui não está, que o Rei mandou-o Governar outros povos mui distautes, Lá onde além dos mares nasce o dia. Todos estes sertões que atravessaste Desde o Paranaguá, terras e rios, Até o Macahé, tudo isto é d'elle, Que o nosso Rei lhe dêo, que é seu amigo »

« E quem dêo, o mancebo lhe pergunta,
 E quem dêo a esse Rei a terra nossa,
 Para tiral-a a nós que aqui nascemos,
 E dal-a a seu prazer aos seus amigos. »

O Rei, lhe volta o tio, não precisa Que ninguem lhe dê nada; tudo é d'elle. O Rei tira, o Rei dá, o Rei é dono Das terras e do mar: é senhor nosso.»

— « Então o Rei, replica-lhe o sobrinho, É mais do que Tupan? Desejo vel-o!» « Si é mais do que Tupan! brada o Cacique: O que é Tupan? Deos é que póde tudo. E depois d'elle o Rei; o resto é nada... Mas não, tambem os padres podem muito.»

-«Dize: e o Rei come e bebe, e tambem morre?» «Sim, come, bebe e morre.»

— Então é homem! Promptamente, o selvagem lhe returque.

« Homem, sim; mas de Deos na terra imagem, E curvar-nos devemos a seu mando.

Vês tu aquella casa? Alli habita O Portuguez Ramalho, que é meu genro: Has de vel-o e a mulher e os meus netinhos. » Isto mostrando o chefe convertido, Só não mostrou o carcere da villa, Onde como animaes, os pobres Indios Á fome, á sêde, e á força se amansavam.

N'isto passam no meio de uma escolta, Um grupo de selvagens, que amarrados Vinham a dous em dous, e as criancinhas Das máis nos hombros; pobres creaturas, Á traição dos seus bosques arrancadas, Um duro captiveiro as esperava l Bem os vio Jagoanharo, e nada disse, Mas os labios mordeo, voltando o rosto.

Já em casa chegados, o Cacique Crendo o sobrinho não tão bronco e fero, Quiz grandeza ostentar ante seus olhos, E co'o aspecto do luxo seduzil-o. Convida-o a comer em meza ornada Com todo o apparato e louçania De um senhor Portuguez d'aquelles tempos. Por alguns Guayanás servidos eram.

- «Quem são estes, perguntou o Indio inculto, Que em quanto nós comemos assentados, Tão humildes estão em pé servindo? São acaso inimigos prisioneiros?» « São da minha nação, volta-lhe o tio, Soldados Guayanás, meus camaradas, » Ouvindo tal com pasmo e quasi iroso Ia o mancebo erguer-se; mas prudente Disfarçou seu despeito, e com frieza Disse: «Então uns aqui servem aos outros, Sendo todos amigos e guerreiros? E como tu também os Portuguezes Pelos nossos irmãos serão servidos?» Razões mui sociaes dêo-lhe o Cacique D'aquella differença e jerarchia, Necessaria ao governo e a boa ordem. Mas não quiz o selvagem convencer-se.

Findo o brodio, o soberbo mensageiro P'ra um lado leva o tio, assim lhe falla: « Devo agora dizer-te qual a causa Que me fez procurar-te entre inimigos, Expondo a minha vida p'ra salvar-te. Teu irmão Araray, e o grande Aimbire,

Chefe geral de todos os Tamoyos, Pindobucú, Coaquira, e mais guerreiros, Por mim mandam dizer-te, que elles promptos, Armados e já perto, estão dispostos. Com tantos arcos que parece um matto. A vingar as affrontas, que incessantes Estes vis Emboabas lhes tem feito. Mas meu pai quiz primeiro qu'eu viesse Por tua mai pedir teu forte apoio. Muito lhe dóe o ver-te tão contrario À tua terra e aos teus. Esperam todos Que um Gnayaná, Cacique, e tão valente, Não arme o braco seu contra os amigos, Contra seu proprio irmão, contra o sobrinho, Em defesa dos máos, que nos perseguem; E tão máos, tão crueis, que até odeiam Esses bons padres, con o tu disseste, Que só em fazer bem vivem pensando! Vè que taes elles são l.. Co'a nossa gente Marcham alguns Francezes, que os conhecem. Que o mesmo Deos adoram, e nos dizem Serem na sua terra os Portuguezes Taes como os Aimorés nos nossos bosques. Dize tu mesmo: e crès que na crueza Os Aimorés com elles rivalisem, Ou que as oncas ferozes os igualem? Temos razão, ou não, de aborrecel-os? Que Guayaná valente ou que Tamoyo Poderá ser amigo de tal gente? Dize, Tibiriçá, o que decides?

Que resposta me dás com que en exulte, E do teu Araray a dôr dissipe?»

O chefe Guayaná pensando um pouco. Com voz pesada diz: «Quando na igreja A meu lado te vi, cuidei que vinhas Com pensamento d'alma arrependida Procurar o caminho da verdade. Mas tu me vens propor traição e guerra! Nenhum outro ousaria assim fallar-me! E si eu me não lembrasse de que és filho De meu unico irmão, pago terías Tua arrogancia e destimido arrojo. Vai, dize a meu irmão, e a esse Aimbire, Esse ingrato, a quem eu poupei a vida. E que ousado anda os Indios incitando. Qu'eu aqui os espero; elles que venham Com quantos braços reunir poderem, Que em defeza da igreja e dos bons padres Contente morrerei, porém luctando. Dize-lhes que um Christão, qual eu sou hoje, Que me honro de chamar Martim Affonso Tem por gloria morrer por Jesus-Christo, E que só em Christãos irmãos enxerga. Mas dize-lhes tambem, que eu condoído D'essa vida sem Deos, sem lei, que vivem Como animaes no matto, os aconselho Que venham receber a luz da igreja, E a palavra de Deos, que aqui se ensina. Dize-lhes mais, que a guerra que hoje intentam Contra gente tão forte e venturosa, De seu Deos tão amada e protegida, Só em damno será, e p'ra exterminio Dos que com ella emparelhar não podem, Nem na força do braço, nem na industria, Nem no saber, que vale mais que tudo. Que se lembrem que já esses Francezes, Que a elles se ligaram p'ra vingar-se, Foram por Mem de Sá lancados fóra Da ilhota, onde tão fortes se julgavam, Sem lhes valer na luta atroz e horrivel O seu Villegagnon, que abandonou-os. Em fim, dize-lhes qu'en lhes peco e rogo Que se ajuntem a mim, e que me sigam; Que oucam a voz do céo, que os padres pregam, Si querem que seus filhos inda sejam Senhores d'esta terra. De outro modo Serão todos para sempre exterminados, Ou p'ra os sertões fugindo, irão ás feras Disputar os covís, viver com ellas, Até que de lá mesmo expulsos sejam. Si os cangucús podeis vencer co'as flechas, Estes vos vencerão co'as espingardas. Ouem mais industria tem, é o mais forte: Como amigo te fallo, e te respondo.»

Ouvindo este discurso, surprendido O mensageiro estava, e suspirando: « Assim pois, exclamou, não nos bastava Este odioso inimigo, além nascido, Não sei onde, em longingua, ignota plaga, Senão que tu, tomando o seu partido. Queres co'os Guayanás, que te obedecem, Combater contra o irmão, e contra amigos ?! Isto é pois o que os padres te ensinaram? E esse Deos, por quem já Tupan deixaste, Quer que em favor do estranho o irmão se mate? E esta é a nova lei em que tu vives, Pela qual condoído nos lamentas Que vivamos sem Deos, sem lei nos bosques? Não teremos nós lei por que vivemos Em perfeita igualdade, e outras seguimos Diversas d'essas leis, que hoje tu segues? Achas então que é justo, que é bem feito Que deixemos a terra, em que nascemos, Ou que sejamos n'ella escravos d'esses Que da terra e de nós se julgam donos?»

« Escuta, Jagoanharol assim prosegue O chefe convertido, meio culto, De engenho perspicaz e previdente: Quero dizer-te mais. Meu pai contava Que esta terra, que nossa hoje chamamos, Nem sempre nossa foi. Antes de tudo, Qnando Tamandaré inda vivia, Nua e deserta muito tempo esteve Pelo grande diluvio que inundou-a, E a cobrio té aus montes, afogando Plantas e aves, e animaes, e homens, E só esse Payé deixando vivo,

Para de novo povoar a terra. E tão verdade é isto, que até mesmo Dizem os padres, que de tudo sabem, Que era Noé o nome d'esse velho, E não Tamandaré, como dizemos. Depois que a terra se arreou de novo De verdes bosques, animaes, e homens, Os que primen o para aqui vieram, Filhos do unico pai dos homens todos, Foram, como parece, esses Tapnyas, Que co'as feras luctando as imitaram, Posto que os Taboyares se acreditem Os primeiros senhores d'esta terra, E orgulhosos por isso assim se chamem. Não sei d'onde lhes vem essa vaidade, Si elles tem dos Tupís a lingua e os usos! Mais brancos do que são eram taes homens, Qual o Aimoré, que é d'essa raça, o mostra: O sol aidente lhes crestou a pelle, Como tambem a nós, que após viemos. Depois chegaram os Tupís valentes, Que mais do que elles a Tupan respeitam, E por isso mais brandos e entendidos. Estes ouviram de Sumé as vozes (1) Junto do Itajurú, onde entalhadas Estão as impressões do seu cajado, Quando o poder de Deos apregoando, Como agora estes padres o apregoam. Lhes dizia: - Si a pedra com ser dura Se abranda, e cede á voz do Omnipotente,

Como á verdade resistir mais duros Os corações dos homens, de Deos filhos? -D'esse velho Payé inda hoje existem Muitos signaes; em Itapoa seus passos, E em Marapé, no mar, o seu caminho, Quando ao furor fugio de homens ingratos. Foi Sumé ou Thomé, como é mais certo. Que era branco e trazia longas barbas. Quem mostrou aos Tupís como extrahindo Da mandioca o succo venenoso, Se fabrica a farinha e a tapioca. D'esses Tupís nós todos descendemos. Tupinambás, Tamoyos, Taboyaras, Guaynás, Carijós, e outros muitos Que por toda esta terra se estenderam Sempre em frente do mar, em guerra aberta Co'os Tapuyas que o centro procuraram, E que jamais comnosco paz quizeram. Agora chegam estes Portuguezes, Que melhor do que nós a Deos conhecem. Que vivem como irmãos em grandes villas, Que fazem tantas cousas espantosas E só querem que nós os imitemos, Respeitando a seu Rei a lei e aos padres; E vós vos declarais, como os Tapuyas Já comnosco fizeram, seus contrarios, Por cuidar que esta terra só é vossa! Em vez de vir com elles instruir-vos. E aprender suas artes proveitosas l Porque só vossa deve ser a terra?

Toda a terra é de Deos. Terra não falta P'ra todos nós: só falta quem trabalhe. Mais que venham depois acharão terra. Vós fabricais a setta, a igaçaba A farinha, o cauím, a rède, a inubia, E tantas outras cousas que vos servem; Mas porque não haveis com paciencia Aprender a fazer cousas melhores? Vem ver a minha horta... Olha, sobrinho, Quantas plantas em tão pequeno espaço! Vê alli o cajú, vè a banana, A jaca, o cambucá, a canna doce, E quantas fructas ha por esse matto, Que sem fadiga aqui colher-se podem. Esta planta que vês chama-se vinha: P'ra aqui os Portuguezes a trouxeram Com outras muitas, e animaes não vistos. D'esta come-se o fructo, e faz-se o vinho Do roxa côr, que á mesa tu gostaste. Vè quantas flores, que no campo murcham, Como lindas aqui a vista alegram! Os homens são assim, querem cultura. Vê n'aquelle cercado quantas aves, Que o trabalho me poupam de ir caçal-as l Vè n'este tanque quantos peixes vivos. Que brincando pescal-os qualquer póde l Sem de casa sahir, tudo aqui tenho; E quer chova quer vente, e a qualquer hora, Acho o meu alimento sem canceira. Vè agora esta casa como é feita;

Como melhor me cobrem estas vestes. De tecido tão fino e côr tão linda. Que excedem na belleza ás vossas plumas. Vê agora esta espada como corta l E esta espingarda, que nas mãos 'stá firme, E vale mais que centos d'essas flechas. Olha, vê tudo bem, observa e nota. Dize tu mesmo agora, Jagoanharo, Não achas que é melhor viver tranquillo. Gozando d'estes bens, tendo tudo isto. Do que errante viver por entre os bosques. Sempre incerto, arriscado, e exposto ás feras? Não achas que é melhor que aos Portuguezes Nós todos nos unamos? Que casemos Nossos filhos co'os d'elles? Que façamos Uma nova nação, grande e temida Dos Tamoyos, que comem carne humana, E de quantos a nós moverem guerra? Si amas a independencia e a liberdade. Tu não as perderás como en vivendo Sujeito a Deos, ao Rei, ás leis que impedem Que a sen prazer o forte roube ao fraco. Mais livre e independente me acho agora. Que posso chamar men quanto possuo.

« E Deos, o grande Deos, que nos dá tudo, Que seu Filho mandou para remir-nos, Para morier poi nós, para ensinar-nos O caminho do bem e da verdade! Não achas que devemos dar-lhe graças Dia e noite, entoando sacros hymnos Reunidos na sua santa igreja? Que podes aqui ver que te desgoste, E te faça odiar a nossa vida? Dize, falla, responde: então, que pensas?»

Um sorriso de dôr e de ironia, Proprio d'alma orgulhosa e pouco instructa, Roçou os labios do sagaz mancebo, Que tudo via com desdem selvagem, Mal pesando as razões, que ouvira apenas.

« Oueres pois qu'en responda? Bem, escuta, Mas deixa-me dizer tudo o que penso. Tudo isto é muito bom p'ra quem deseja Converter seus irmãos em seus escravos, Gozar á custa do suor alheio. E em paz como senhor viver mandando. Que importa a meus irmãos que eu tenha muito. Si elles devem soffier p'ra que eu só goze? Nem en quero gozar á custa d'elles. O direito do chefe é ser na guerra O primeiro a marchar, expôr-se á morte, E mostrar-se valente mais que todos, P'ra que os mais o imitem e lhe obedecam; Que fóra do combate iguaes são todos. Eu, porém, vejo aqui os teus guerreiros Trabalhar para ti; não enfeitados Como tu, mas com sujos, rotos pannos Banhados de suor, que mal os cobrem.

Ouando comes, sentado, em pé 'stão elles, E depois vão roer os teus sobejos! E entre nós até mesmo o estrangeiro E o inimigo composco juntos comem! São elles os que eu vi layrar teu campo Limpar o teu quintal, dar milho ás aves, Que tens p'ra teu regalo no cercado! Elles trabalham, pois, e só tu gozas! Em que consiste aqui a liberdade E a independencia do homem, que gabaste? Onde a igualdade está? Porque motivo Tanto tu has de ter, e elles - nada? Porque? bem eu o sei! E tu pretendes Que te imite meu pai? ou que venhamos Aqui servir a ti e aos Portuguezes? Cuidas tu que os Tamovos corajosos. E os poucos Guayanás que nos ficaram, A tão pesado jugo as frontes dobrem? Não, não; antes a morte, dirão todos. E eu com elles também prefiro a morte!

« Nada me agrada aqui, excepto a igreja, E o Filho d'este Deos que elles mataram, De quem ouvi contar tão grandes cousas Que pelos homens fez, só ensinando Que todos como irmãos sempre se amassem. Mas porque esses homens que o adoram Nada do que elle fez comnosco fazem? Querem que nós humildes o imitemos Para melhor, crueis, escravisar-nos,

Roubar nossas irmās, nossas mulheres, E viverem aqui como senhores, Como os unicos donos d'esta terra l E que mal lhes fizemos? Por ventura Os recebemos mal como os Tapuyas, Que aos Tupís guerra eterna declararam? Que digam elles de que modo affavel Sua chegada aqui foi festejada? Si alguma cousa os nossos lhes negaram? Si ante essa cruz, que em nossa praia ergueram, De joelhos prostrados, imitando-os, Não estiveram com respeito attentos A quanto o padre fez, e a quanto disse? E negar poderão estas verdades? Si lhes fizemos guerra, é que elles guerra Primeiro com perfidias nos fizeram. Não se queixem de nós, mas de si mesmos, Que em seus escravos converter-nos querem.»

Não faltaram ao chefe intelligente
Razões p'ra rebater as do sobrinho
E ambos largo tempo pleiteando
Convencer um ao outro não poderam.
Dest'arte os sabios em questões sublimes
Após longo debate e controversia
Firmes em seus conceitos permanecem;
Que comu a luz tão varia se reflete
Segundo os corpos, côres mil lhes dando,
Tal a verdade, que uma só ser deve,
Vária se mostra nos juizos vários,

A que paixões diversas senhoream.

Vendo o chefe sagaz como baldadas Eram suas razões, busca outro meio, Que poucas vezes resistencia encontra Nos fracos corações da humana gente. Meio tão efficaz, vergonha do homem l Que chega a impôr silencio ao santo, ao justo, E deslumbra a razão, calca a verdade.

Começou por mostrar uns avelorios, Com que adornou o collo do sobrinho; Dêo-lhe uma faca e um leuco de Alcobaca: Prometteo-lhe uma espada, armas de fogo, E honras de capitão da sua gente, Si com ella prestar viesse apoio Á nascente colonia Vicentina. Exaltou-lhe o valor, encheo-lhe o peito De vaidosas ideias, de esperancas De um futuro brilhante e glorioso. Tudo quanto accender póde a cubiça, Quanto a vaidade e o orgulho excitar póde, Desenvolveo com manha de homem culto, Que bem da seducção conhece a força Para vencer o coração rebelde. Não duvidando já do seu triumpho, Com mostras de prazer o abraçava; Já conduzil-o á igreia pretendia N'aquelle mesmo instante, e apresental-o Ao venerando Anchieta, que lá 'stava

Os neóphytos sempre doutrinando.

Do filho de Araray a alma incorrupta Tinha toda a altivez e a magestade Da virgem Natureza que a formára? Era um bello diamante em rude crosta! Tudo elle rejeitou! Não pôde a offerta Mais do que a razão! Quão poucas vezes Isto acontece assim! «Nada ha que possa, Disse, fazer que eu traia a minha gente. Ainda que o teu Rei me désse o dobro De quanto tu agora me promettes, Não deixaria os meus para servil-o, Sacrificando a alheia liberdade.»

Podemos lamentar a ignavia do homem, A rudeza do espirito selvagem; Mas o valor, que ás seducções resiste, Que faz que a alma á cobiça se não dobre, É virtude tão rara, santa e egrégia, Que o devido louvor ninguem lhe nega. Si é sublime no heroe, mais é n'aquelle Que da gloria o pregão nem mesmo espera.

O Indio christão por fim desenganado, Vendo que a noite p'ra seu meio andava, Convidou o seu hospede ao repouso N'uma têde suspensa. Elle, entretanto, A Deos se encommendando fervoroso, Com aquella fé viva de um converso, Foi tambem repousar. Doce esperança Inseparavel sombra do desejo, Em sua alma vagueava, de que a noite, Tão placida e suave conselheira, Amigo pensamento bafejasse No coração rebelde do sobrinho.



## Argumento

Excitado Jagoanharo pela discussão que tivera com Tibirica, e que espontanea lhe vem á memoria, mal póde conciliar o somno.-Dorme em fim, e n'este estado exalta-se sua alma, e sonha. - Apresenta-se-lhe S. Sebastião, cuja imagem na igreja lhe attrahira a attenção, e o transporta ao cimo do Corcovado. - Magnificencia do gulfo do Rio de Janeiro, a que nada se compara. - Mostra o Santo ao Indio fundada, no futuro, a grande cidade do Janeiro, - seu porto arado de innumeras náos. -A chegada da Familia Real. - A elevação do Brazil á categoria de Reino-Unido. - O regresso de El-Rei D. João VI.- A proclamação da Independencia e fundação do Imperio. -A abdicação de D. Pedro I.-A menoridade. -O amor do povo ao Senhor D. Pedro II.-Assume elle o poder. - O Imperio crescerá com elle. - A Providencia deve conceder a victoria aos Portuguezes sobre os selvagens, em favor da propagação da Religião de Jesus Christo - Quer o Indio abraçar a cruz: esta lhe apparece. - Acorda Jagoanharo. - O tio o conduz á igreja. - Encontra-se na praça com Iguassú, que vem presa .- Inutilmente procura libertal-a. - Desesperado parte praguejando.

## A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

## CANTO SEXTO

Como da pyra extinta a labareda Inda o rescaldo crepitante fica. Assim do ardente moço a mente accesa Na desusada lucta que a excitára, Inda alerta e escaldada se revolve! Em vão na rêde, que suspensa oscilla De um lado e d'outro, se revira o corpo, Como após da tormenta o mar banzeiro; Alma e corpo repouso achar não podem. Debalde os olhos cerra; a igreja, as casas, A villa, tudo ante elle se apresenta Das preces a harmonia inda murmura Como um longinguo som em seus ouvidos. Os discursos do tio mutilados Máo grado seu assaltam-lhe a memoria. No espontaneo pensar lançada a mente, Redobrando de forca, qual redobra

A rapidez do corpo gravitante, Vai discorrendo e achando em seus arcanos Novas respostas ás razões ouvidas.

Mas a noite declina, e branda aragem Começa a refrescar. Do céo os lumes Perdem a nitidez já desmaiando. Assim já frouxo o pensamento do Indio, Entre a vigilia e o somno vagueando, Pouco a pouco se olvida, e dorme, e sonha.

Como immovel na casca entorpecida Clausurada a crysalida recobra Outra vida em silencio, e desenvolve Essas ligeiras azas com que um dia Esvoaçará nos ares perfumados, Onde em quanto reptil não se elevára; Assim a alma, no somno concentrada, N'esse mysterio que chamamos sonho, Preludiando a vista do futuro, A posthuma visão preliba ás vezes! Faculdade divina, inexplicavel A quem só da materia as leis conhece.

Elle sonha... Alto moço se lhe antolha De bello e santo aspecto, parecido Co'uma imagem que vira atada a um tronco, E de settas o corpo traspassado, N'um altar d'esse templo, onde estivera, E que tanto na mente lhe ficára. Vem, lhe diz; e ambos voam pelos ares,
 Mais ligeiros que o raio luminoso
 Vibrado pelo sol no veloz gyro,
 E vão pousar no alcantilado monte,
 Oue curvado domina o Guanabara.

Certado nevoeiro se estendia Sobre a vasta extensão do espaço em torno, E o topo da montanha sobranceiro Parecia um penedo no oceano. Mas o velatio da einzenta nevoa Pouco a pouco se foi descondensando, E rarefeito em fim em brancas nuvens Foi vagueando pelo azul celeste.

Que grandeza! Que immensa magestade! Que espantoso prodigio se levanta! Que quadro sem igual em todo o mundo! Onde o sublime e bello em harmonia O pensamento e a vista attrahe, enleva, E faz que o coração extasiado Se dilate, se expanda, e bata e impilla, O sangue em borbotões pelas arterias! Os olhos encantados exorbitam, E lagrimas de amor n'elles borbulham. Como as vibradas cordas de uma lyra De almo prozer os nervos estremecem; E o espirito pairando no infinito, Do bello nos arcanos engolfado,

Parece alar-se das prisões do corpo.

Nitheroy | Nitheroy | como és formoso | Eu me glorío de dever-te o berço | Montanhas, varzeas, lagos, mares, ilhas, Prolifica Natura, céo ridente, Legoas e legoas de prodigios tantos, N'um todo tão harmonico e sublime, Onde os olhos verão longe d'este Eden?

Não és tão bello assim, ceruleo golfo, Onde a linda Parthénope se espelha, Tão risonha e animada como a noiva No dia nupcial lêda se arrêa Para mais encantar do esposo os olhos l Não és tão bello assim, quando torrentes De purissima luz vão esmaltando Tuas magicas ribas apinhadas De garbosas cidades, de palacios Entre bosquetes e odorosas tempes, E combros de ruinas gloriosas Da romana grandeza, que inda choras! Ou quando no ten céo voluptuoso, Onde o ar perfumado amor inspira, Entre os cirios da noite alveja a lua. No mar mostrando ao longe a bella Capri. O a saudosa Sorrento, onde meus olhos Cuidam ver inda infante o egregio Tasso Brincando á sombra de frondosos louros. Ou mesmo quando inopinado ás vezes

O teu volcaneo monte contrastando A brandura da doce Natureza, Horrísono troando e estremecendo, Das sulphureas entranhas arremessa Pela bocca infernal de fumo envolta, Altos jorros de lavas inflammadas, Como ardentes columnas crepitantes, Que estalam no ar, e rompem-se em chuveiros, E umas sobre outras cahem em catadupas, E torrentes de fogo, que lambendo Vão o seu dorso, avermelhando as nuvens. Meu patrio Nictheroy te excede em galas, Na grandeza sem par muito te excede l

A alma ardente do Indio enleiada goza Contemplando esse mar que em flor se quebra N'esses longinguas praias e enseadas, Que recortando vão da terra as orlas, Como uma argentea franja abrilhantada; E esses continuos montes verdejantes, Que o vasto Nitheroy cingem e fecham Como em profundo lago, salpicado De graciosas ilhas. Ahl disseras Um pedaco do céo cheio de estrellas, Guardado entre muralhas de esmeraldas! Resupino gigante de granito Protege a entrada do remanso equoreo; E co'o pé collossal, penedo ingente, Ao longe mostra a barra ao viajante, Que absorto fica ao ver a maravilha!

Pouco a pouco essas terras, esses mares, Essas altas montachas, essas ilhas Foram-se enchendo de prodigios novos; Como n'um panorama, invenção rara Do engenhoso Francez, mudam-se as scenas Pelo effeito da luz varia disposta.

O santo guia então d'esta arte falla Com prophetica voz ao Indio attento, Cuja mente no sonho se aclarára:

« Volve os olhos áquella immensa varzea, Que desde o And'rahy ao mar se estende: Não vês agnelles combros que branquejam, Enchendo todo o campo, entre os verdores, E se alongam em grupos alinhados Pelas praias e encostas das montanhas? É a nova cidade do Janeiro. Oue em breve tem de ser alli fundada Co'a minha protecção. Formosa e grande Será como ora vês: cabeca illustre De todo o vasto Imperio Brasileiro, Do qual a Cruz será o alçado emblema Da sua liberdade e independencia. Vês tu como a cidade tanto cresce, Que já em torno d'ella outras se elevam? Aquella que alli vês na opposta margem A linda Nitheroy será chamada. Quantas outras innumeras cidades N'este Imperio da Cruz se irão erguendo!

« Olha agora p'ra o mar: eil-o sulcado Por essa multidão de ousados lenhos, Uns co'as vellas bojudas, insuffladas Como expandidas azas branquejantes, Outros movidos pelo fogo interno; Que cengenho, inspiração de Deos aos homens, Governa a terra, o mar, o ar, o fogo!

« Vès tu aquella não apavonada
De listões tremulantes, multicores,
Soberba entrando a foz do Guanabara,
Que a saúda com brados jubilosos?
Sabes quem n'ella vem? Uma Rainha,
E seu Filho e seus Netos, descendentes
Dos Reis de Portugal. Familia illustre,
Que deixa o paço avito, e a terra patria,
Para abrigar-se n'esta plaga amena.
E aqui fundar um Throno, e um Reino novo,
Maior Reino que o velho que deixára.

« Eis erguido esse Throno! A elle sóbe João, sexto no nome entre os Reis Lusos; E o Brasil que, colonia, supportára Do altivo Portugal os duros ferros, Agora reino irmão é proclamado!

« Porém inda é mais alto o seu destino, Que Deus assim o quer ; e ha de cumprir-se Apezar da ambição de homens mesquinhos, Que na sua vaidade leis dictando, Cuidam poder mudar as leis eternas, Que a marcha e a sorte das nações regulam.

«Oh quanto póde o amor do patrio berço No humano coração, Rei ou vassallo! Volta o Rei de seus pais ao velho Throno, Que abalado chorava a sua ausencia, E deixa o filho sustentando o novo, Porque a dôr de o perder o não destrua. E não se apague o amor que o elevára. Deseja o pai que o herdeiro dos seus Thronos Um só seja, e os reuna, e mande, e reine; Mas nem do Rei os calculos prudentes. Nem do filho o respeito e a obediencia Aos decretos de Deos resistir podem : E ambos, cedendo, mostram-se mais sabios Oue esses de orgulho cheios, que pretendem, Lá no congresso da longingua Lisia, Com discursos e leis, e ferro e fogo De novo escravisar o Reino grande, Que quer ser livre, e póde, e deve sel-o l Como os homens são loucos quando intentam As nações sotopor aos seus caprichos!

«Pedro, o Principe herdeiro dos dous Thronos, Bem vê que um vasto mar os tem distantes, E que uma só vontade e um mesmo sceptro Já não podem unir nações distinctas; Quanto mais, nem seu peito em tal consente, Curvar e sujeitar a Nação nova, Resplendente de brio e de futuro, Ao Reino Lusitano, que definha, E a quem tem elle de outorgar um dia A antiga liberdade, e uma Rainha Filha sua, nascida n'esta terra!

« Eil-o, egregio mancebo de alto porte, Dos filhos do Brasil já ladeado, E d'esse sabio Andrada, que se ufana (1) Co'os illustres irmãos de ter nas veias Sangue de Tib'riçá e dos Tamoyos.

Eis o heroe lá nas margens do Ypiranga l Escuta sua voz; eil-o que brada: —Independencia ou Morte.— Exulta, oh Indio! Exulta, qu'esse brado foi ouvido Desde o vasto Uruguay té o Oyapok, E os povos, que o escutam jubilosos, Bradam com Pedro:—Independencia ou Morte!

« Um novo Imperio grande se levanta Onde o feliz Cabral a cruz alcára; A cruz, symbolo santo de triumpho, De resgate, e de gloria aos opprimidos: E Pedro, o Defensor dos seus direitos, Ufano de o fundar, sóbe a esse Throno, Que tem por base amor e liberdade.

« Vê que debalde derrubal-o intentam

As armas d'esses feros Portuguezes, Que obedecem ao mando de um Madeira, E se lembram dos feitos singulares, Que seus avós no Oriente já fizeram; Vè que se trava sanguinoso pleito, Onde os Limas se amestram corajosos, Defendendo o pendão da Independencia: E onde os netos illustres dos Vieiras, Do leal Camarão a par dos netos, Combatem pela mesma santa causa.

« Vê dos Tupís as descendentes tribus Como alli se recordam que pelejam Contra os filhos dos seus perseguidores; E como n'essa escola porfiosa Do novo Imperio os bravos se exercitam Para futuras lides e altos feitos. Alce-se o ferro contra o ferro alçado; Porém maldito quem provoca a lucta.

« Vê que a victoria fica aos defensores D'este Imperio da Cruz, da justa causa Que Deos ama e protege; e que lá fogem Tintos de sangue os feros inimigos Da nascente, brasilia liberdade.

«Saúda, oh Indio, a tua patria livre De jugo contra o qual armas teu braço, E o espirito levanta a Deos Eterno, Que nunca deixa sem justiça os homens, Pune os erros dos pais co'as mãos dos filhos, E prostra o oppressor aos pés do oppresso. Thronos cahem, thronos se erguem! Beis e povos Como as ondas do mar sobem e descem! Do pensamento humano o sopro ardente, Que da Razão Perenne a luz recebe, As novas gerações inflamma e anima, Máo grado os antepostos refractarios! A vida é movimento, e a humanidade Como tudo, caminha e se renova; Mas Deos, unico, immovel permanece: A seus eternos planos nada é tarde, Nada é cedo, tudo é quando ser deve, Oue presentes the são os tempos todos. Como vês, n'um olhar, d'este alto monte, O que andando verias pouco a pouco, Assim Deos tudo vè n'um só momento, Sem passado ou porvir tudo domina! E as almas puras, já do corpo extremes, Da terra pela morte resgatadas, Veem co'os olhos de Deos o que estás vendo, Ou'inda é futuro p'ra os humanos olhos. Quero mostrar-te mais, o qu'inda mesmo Já passado, causára espanto ao homem, Que as leis da Providencia desconhece. E harmonisar não sabe a coexistencia Da liberdade humana e do destino.

«Olha, e alti vê no meio da cidade Aquella vasta praça apinhoada De longos batalhões, de povo em turmas, Que afflue dos quatro lados, como o sangue Afflue ao coração quando ha perigo.
Não ouves o estridor da vozeria Como o som de longinqua trovoada, Ou das ondas do mar o rumor surdo?
Não vês como ao clarão da castalua Relampejam em linhas ondulantes Essas polidas armas erricadas, Como si do inimigo voz de guerra, A santa paz e o somno perturbando, Ao combate chamasse essas phalanges?

«Sabe pois o qu'isso é: - Uma palavra, N'um momento fatal articulada Como a voz do destino alli retumba. O Fundador do Imperio abdica o Throno! Diz um adeos ás margens do Janeiro; Orphão deixa seu Filho, tenro infante Qu'inda não póde sopesar o sceptro, E mais tres filhas tenras sem defeza, Tanto elle crê no amor desse bom povo! E vai por alto impulso além dos mares Oppor-se ao proprio irmão em campo armado. Libertar essa terra em que nascêra, Terra de seus avós, sempre querida: E firmar em seu Throno uma Rainha. A Segunda Maria, filha sua: E em sim morrer | O mundo dirá d'elle : - Soube ser cidadão, ser pai, ser homem,

Tendo nascido Rei. - E é quanto basta.

« Mas vê ao lado do auri-verde solio Esse Infante gentil, que no seu berço Pelo sol tropical foi aquecido, E as auras respirou d'estas devezas. Que liberdade e amor bafejam n'alma. Vê o neto de Reis, de Pedro o Filho, D'esse prudente Lima acompanhado, (2) No seu paco, sem guardas que o defendam. Mas como o povo o ama l como o guarda Com paternal cuidado e puro zelo, Sem que de imposto mando leve sombra Da espontanea affeição lhe offusque o brilho! Sublime proceder, que assaz revela Como do povo o amor mais se dedica Quando menos se tenta escravisal-o! Grande licão aos Principes da terra, Que al pensando, em tyrannos se convertem, Conculcando a justiça e a liberdade, Mananciaes de amor, de paz, de gloria; E cuidam que as phalanges sustentadas Co'o suor da nação escravisada São do throno os esteios mais seguros. Erro fatal aos Reis, fatal aos povos?

« Oh que immenso futuro o Céo destina Ao Imperio da Cruz, e ao seu Monarcha, Que com elle se firma, cresce e avulta! « Mas não se fórma um povo de repente, Nem contam as nações sua existencia Por annos, tal como o homem conta a sua: Annos são dias, mezes são instantes P'ra o crescimento e a força dos Imperios: Por seculos, por seculos só contam! Condemnada ao trabalho a especie humana, Só co'o trabalho prosperar lhe é dado: A sciencia, a virtude, a paz, são premios De mil lucubrações, de mil fadigas. E si um Pedro lançou do Imperio as bases, Outro o fará subir á mór altura, E a gloria, a força crescerão com elle.

« Mas antes que o Segundo, egregio Pedro, Viril genio mostrando em tenros annos, Por voto da nação empunhe o sceptro; A discordia, accendendo a civil guerra Nos campos do Uruguay e do Amazonas, E do Itapicurú nas longas margens, Fará nascer, máo grado os seus furores, Novos amores e virtudes novas. Aqui e alli do velho Lima um filho Se ha de immortalisar, deixando á patria O nome de Caxias para exemplo (3) De bravura, justica e lealdade. Como na essencia do homem força occulta Ao mal exterior resiste e o vence: Assim no seio da nação enferma Poder mysterioso a regenera.

Tal é do mundo a lei, tal a harmonia, Que si o mal segue ao bem, tambem mil vezes Do mesmo mal o bem surge radiante, Como succede o dia á noite escura.

« D'esse humano porvir, a Deos presente, O véo ergui, oh Indio, a um breve quadro; Que nem tudo convem mostrar-te agora. Tu, que n'alma só vès a liberdade, Por quem soberbo affrontarás a morte, Sabe que o teu poder será vencido Por um poder maior e sobrehumano, Contra o qual dos mortaes forcas não valem. Da verdade será essa victoria. E não d'aquelles que fruil-a aspiram. Oue de tão longe vem após o ganho, Sem saber que outro fim mais alto os chama. Assim de Deos se ostenta a providencia, E o infinito saber, que espanta os homens. A verdade da Cruz sublime e santa N'estas incultas plagas brilhar deve, Porque a luz do Senhor não falte aos homens, Cujos pais a perderam por seus erros. Mas essa luz de Deos, que a Cruz reflecte, Não deslumbra a razão, não a escravisa, Nem aos pés de um tyranno os homens prostra; Antes nos corações amor inspira Paz, justica, igualdade e liberdade. Que hão de com ella triumphar no mundo, Posto que de seu brilho um ponco escassas,

Porque as mãos dos mortaes tudo profanam.

« Como a agua da fonte pura emana, Mas no seu deslizar, sempre agitada, De terra envolta, a transparencia perde; Tal o supremo bem, a sa verdade, Emanação de Deos á intelligencia, No tropel das paixões, que se ante-elevam, Perde um pouco o fulgor e empallidece; Mas um só raio da verdade eterna, A caligem dos erros rechaçando, Basta para acceuder um sol de vida. E esse sol brilhar deve n'estes climas l

«Indio, si amas a terra em que nascente, E si podes amar o seu futuro. A verdade da Cruz acceita e adora. Que importa quem a traz ser inimigo, Si o bem fica e supera os males todos! Bons e máos, tudo serve á Providencia l Como de um fructo putrido, lancado Sobre a terra, a semente germinando Nova arvore produz e novos fructos: Assim d'esses crueis, corruptos homens, Que vos flagellam hoje, um santo germen Aqui produzirá filhos melhores. Invencivel poder tem a verdade, Que o Christo do Senhor, na cruz morrendo. Legou aos homens todos—que se amassem. Amor é igualdade, paz, justica,

Fraternal união e caridade. Estas são as lições que a cruz nos dicta.»

- Dai-me a cruz! Brada o Indio mesmo em sonho:
- Dai-me a cruz! A seus pés quero prostar-me.

E uma alvissima cruz mais resplendente Do que a prata polida, e que o brilhante Ao luzir de um relampago apparece No céo sobre ameo fundo luminoso, Que em rose a vibração no azul se perde. Dulios sons de suavissima harmonia Se evaporam nos ares perfumados. Estatico adorando o puro emblema, O santo guia ás nuvens se levanta Por dons alados Anjos sustentado: E o Indio absorto cahe sobre os joelhos, Na cruz fitando estatelados olhos, Mãos e braços erguidos, todo immovel, Como si o espanto do prodigio immenso Petrificado lhe deixasse o corpo, E em seu arranco lhe soltasse a alma.

Mas o corpo que dorme, e a alma que sonha, Como si outra alma fosse em outro corpo, Diversa commoção experimentam. Da rêde se alça o Indio mal desperto, E entre o sonho e a vigilia inda confuso, Vendo a grata visão esvaecer-se: « Salva-me, oh Cruz I » exclama, e de joelhos Cahe attonito ao lado do Cacique, Que tendo precedido o sol nascente, Aos pés de um Crucifixo orando estava, Como soía ao despontar da aurora.

Tibiriçá se espanta; ergue-se e brada, Co'um accento em que a fé se espande immensa: «Tu me ouviste, oh Senhor! e tu venceste! Tua palavra occulta e poderosa Pôde mais do que a minha l Eis Jagoanharo Por ti só convertido, que te adora! E quem do teu poder duvidar póde?» E assim dizendo, e de prazer chorando, Todo de santo amor assoberbado. Terno se arroja aos braços do sobrinho, E o aperta, e o beija, e titubeia, e arqueja, E a voz lhe falta, e se redobra o pranto. Após esses transportes jubilosos: «Ah! vamos já, disse elle, prestos vamos Ao nosso santo Anchieta, que na igreja Certo já deve estar a Deos orando; E talvez que já Deos por algum Anjo A tua conversão lhe anuunciasse.» E ambos vão, um co'a mente em Deos só posta. E o outro só vendo o que sonhando vira.

Mas na praça da igreja o povo junto, Vozes e gritos a attenção lhes chamam. No meio do tumulto alguns selvagens Recem-chegados, velhos e mulheres, Co'as mãos p'ra traz ligadas, caminhavam. Param os dous: e Jagoanharo olhando, Oh encontro fatal, caso imprevisto l Com pasmo reconhece entre esses presos A formosa Iguassú, que ia chorando.

«Iguassú! onde a levam?.. Brada, e corre: Soltem -n'a já...» E vai, e quer soltal-a; Empuria a quem se oppõe; muitos e expellem, E luctando feroz se arroja, enfia Por entre as turmas qual bravio touro Arremettendo a uns, prostrando a outros. A morte erguida em cem pontudos ferros Vai sobre elle cahir; mas o Cacique Que o segue, o antemura co'o seu corpo: «Não o matem! gritando: É meu sobrinho.» E ajudado de alguns fieis amigos, Da confusão o arranca, e a custo o salva, Levando-o de rojão da igreja á porta.

N'isto alli se apresenta o padre Anchieta No lumiar da porta, acompanhado Dos discipulos seus, que orando estavam: E co'o gesto e co'a voz silencio impondo, Ouve a causa e as razões d'esse tumulto, Quem Jagoanharo seja, ao que alli veio, E quem a presa indigena, que em pranto Longe já vai co'os vís que a captivaram.

Tendo Tibiriçá exposto o caso,

O venerando Anchieta commovido:
«Jagoanharo, lhe diz, eu te prometto
Que Iguassú voltará do pai aos braços.
Vou tiral-a das mãos dos que a roubaram:
Eu e Tibiriçá a entregaremos,
P'ra que nada lhe falte, á tua prima,
Esposa de Ramalho, em cuja caza
Por nós será guardada e defendida.
Vai em paz, filho meu; e dize a Aimbire,
Dize a Pindobuçú que sem receio
Podem vir procural-a e recebel-a.»

— Mas en a quero já, lhe volta o Indio; Quero a Pindobuçú leval-a eu mesmo.»

Porém Anchieta via que impossivel
Era n'esse momento achar dispostos
Os roubadores a entregar a presa;
E só da persuasão branda empregada
Conseguir esperava o nobre intento;
E disto o Indio convencer tratava;
O que entendendo o irado Jagoanharo:
« Malvados! brada, oh perfidos traidores!
« Assassinos crueis! eu vos conheço!
E ainda fallareis de caridade?
Vossos pais o seu Deos crucificaram,
Derramaram seu sangue; e vós, infames,
Para mais insultar cobardemente
A esse Deos, que adorais por zombaria,
Vindes aqui roubar-nos e matar-nos

Com palavras de amor, a cruz mostrando. Branca era a cruz que eu vi; a vossa é negra Como as vossas acções e as almas vossas l Eu chamo o vosso Deos para punir-vos, E contra vós lhe offreço os nossos braços.»

Isto dizendo, parte irado e insano, As margens ganha, e na canóa entrando, Remando vai co'os dous, que o esperavam, E já de foz em fóra inda pragueja. Assim as acções más, que aos olhos fallam, Destroem da sã doutrina o doce effeito. Como um som a palavra se evapora, Si a par d'ella os exemplos de virtude Não vão ao coração, não o edificam.

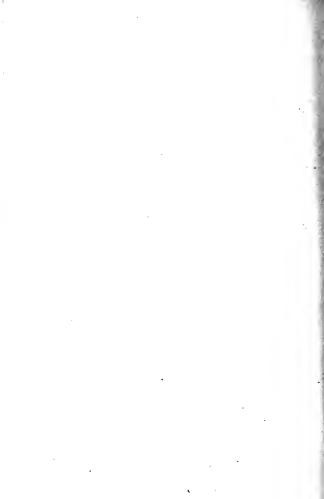



### Argumento

Em quanto os Tamoyos esperam que Jagoanharo volte com a resposta de Tibiricá, parte Aimbire, só acompanhado de Parabucú, para ir buscar os ossos de seu pai. - Seus presentimentos. - Chegam ao lugar, desenterram a igacaba, e vão lancar fogo á casa de Braz Cubas. - Salta este pela janella: Aimbire o afferra, e o leva de rastos ao pé da igaçaba. - Lança-lhe Aimbire em rosto todas as suas crueldades; e no momento de matal-o, apparece-lhe Maria, filha de Braz Cubas. - Enternecido pelos seus rogos, parte Aimbire sem vingar-se. - Motivo porque assim praticou. - Enterram a igacaba no Cairucú, e voltam para o campo. - Soffrimentos de Iguassú. - Tenta Anchieta tiral-a do poder de Francisco Dias, e este lhe responde descortezmente. - Divulga-se em São Vicente a noticia que os Tamoyos se preparam a ir atacar a villa. - Susto dos seus habitantes e prégações dos padres.

# A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

#### CANTO SETIMO

Além do Cairuçú surge de um lago,
Na serra do Bocaina, o Parahyba,
Que antes de receber o rio feudo,
Qne de Ubatuba traz-lhe o Parahybuna,
Piratinga inda pobre se nomeia.
Corre o rio que após caudal se torna,
Seguindo a direcção da serrania
Paraná— piacaba, ao mar visinha,
Que pela costa alonga-se alterosa,
Coroada de espessas, verdes mattas,
Como o Parnazo e o Olympo jámais viram
Nos tempos em que os vates fabulando
De altos Numes seus bosques povoaram.

N'estas virgens devezas, entre as grimpas De successivos montes, donde emanam Centenares de arroios crystallinos, Á sombra d'essas selvas gigantescas, Os fogosos Tamoyos esperavam, Por conselho dos velhos mais prudentes, A resposta devída a Jagoanharo.

O valente Araray, honrar cuidando O irmão Tibiriçá, dizia a todos Que elle, cedendo aos rogos do sobrinho, Do Tamandatahy deixando as margens, Prompto viria co'a guerreira tribu, Que de Piratininga os campos enche.

«Impossível eu creio, assim dizia O pai de Jagoanharo, que um Cacique, Um Guayaná tão vil mostrar-se queira, Que esquecido do irmão e do sobrinho Se arme p'ra defender estranhas gentes, Ou se deixe ficar em ocio indigno.»

Araray ! tu não sabes quanto imperio
Tem uma ideia nova, grande e santa,
Que a alma penetra, o coração subjuga,
E doma, e vence os naturaes affectos !
Uns pela gloria a vida barateam,
Outros a morte pela patria affrontam,
Dão-se alguns á verdade em holocausto,
E outros em sacrificio a Deos se votam:
E cada qual da ideia que o domina
Ao mago impulso, tudo o mais desdenha!

Tibiriçă por Christo a patria olvida, Sacrifica o irmão, deixa os amigos, E por Anchieta e Nobrega contente Contra os seus se apparelha, tendo em gloria A causa defender dos Portuguezes, Que elle crê ser de Christo a santa causa! E si elle errasse, a crença o desculpára.

Mal transmontava o sol puro e radiante, E entre os seus arrebóes auri-purpureos Como um sublime adeos dizia á terra, Que elle deixava com amor saudoso.

E aonde vai tão pensativo Aimbire Pelos andurreaes d'essas alturas, Só do irmão de Iguassú acompanhado? Onde vão elles sós, quando da noite Já placido susurra o vago sôpro Por entre as invias, solitarias mattas, Onde recem-surgidas dos casulos Esvoaçam esphinges e phalenas? Ao vêr um após outro esses dous vultos De agigantado porte e tez queimada. Caminhando ao luar silenciosos, Por dous genios da noite os tomarias: E no incerto clarão, entre mil sombras. Em azas ponteagudas convertêras Esses feixes de settas emplumadas, Que das costas lhes pendem tremulantes. Tinham já muito andado os dous amigos Sem que palavras entre si trocassem, Seguiudo sempre a direcção de um rio, Dos muitos que sem nome humildes correm, Quando Parabuçá a voz erguendo: «No que pensas, Aimbire? Estamos longe?»

Aimbire para o céo erguendo os olhos, E ao cruzeiro do Sul depois volvendo-os, Lento responde: —Não... Mais alguns passos.

«E chegaremos nós co'o sol nascente?» — Muito, muito antes que madrugue a aurora. Quando a lua chegar do céo ao meio, Devemos nós lá estar... Já perto estamos.

«Não ouves um rumor?»
— Sim, é o rio
Que alli mais adiante se despenha,
E depois mais abaixo á esquerda volta,
E vai surgir na varzea. Pouco falta.

«E não te enganarás chegando ao sitio?»

-Presente o tenho; e como que estou vendo Meu velho pai ao tronco recostado Do grande ipê, que está do rio á margem, Perto de alguns patís e araçazeiros.

«Existirá o ipê? ou já queimado

Terá servido ao fogo do Emboaba?»

Aimbire suspirou, e nada disse. Assim com grande pausa ambos fallavam, Como si em outra cousa ambos pensassem. Dados mais alguns passos, novamente O irmão de Comorim frio pergunta: « No que pensas, Aimbire?»

- Eu? «Sim.»

- Pois dize

Tu primeiro.

«Vinha eu pensando agora...
E ambos—em Iguassú—dizem a um tempo!
Por um momento os passos suspenderam,
O folego, o fallar, como si attentos
Seus corações presagos consultassem,
Ou como si dos genios das florestas
Quizessem escutar algum annuncio.

« Pensava em Iguassú, prosegue Aimbire: Como que a ouvia, que por mim chamava, Com voz tão suffocada e tão sentida Que de susto, e de dor me enchia o peito.»

- E eu como que a via, diz-lhe o amigo, Cahir nas mãos dos feros Emboabas.

« Não mais, Parabuçú! Que ousas dizer-me? Não mais; que essa lembrança me horrorisa!

Ah quando terão fim nossas desgraças? Muito temos soffrido; e muito ainda, O coração m'o diz, soffrer devemos. Oue alluvião de males nos trouxeram Esses homens crueis, que horrida guerra. Ou dura escravidão nos dão á escolha l Irmão de Comorim, oh tu não sabes, Não, tu não sabes o que é ser escravo! Não ser senhor de si, viver sem honra. Acordar e dormir sem ter vontade; Calado obedecer com rosto alegre, Soffrer sem murmurar, comer chorando: Trabalhar, trabalhar ao sol e á chuva. E isto p'ra que um senhor tranquillo viva!.. Ah ! tu não sabes o que é ser escravo; E eu sei o qu'isso é!.. Quando em tal penso! Abraza-me o furor... Meu pai, coitado ! Na escravidão morreo : e sí inda eu vivo É só para vingar tão grande infamia. Elles m'o pagarão co'um mar de sangue! Podesse o mar rolar os seus cadavires Até ás praias que embarcar os viram, Que eu ás ondas seus corpos arrojára, P'ra que fossem de nós levar noticia Aos amigos e irmãos que lá ficaram.»

D'est'arte discorrendo os dous chegaram A um valle, onde por terra se estendiam Ingentes troncos de arvores annosas, Que os machados a custo derrubaram,

E o fogo a cinzas reduzira os ramos P'ra dar campo ao mesquinho pasto do homem, Enorme jatahy, que mal cortado Junto á raiz, co'o peso desabára. Atravessado estava sobre o rio Como uma ponte enraizada á terra. Passam por elle os dous; e além saltando, Perlustra Aimbire o sitio e o reconhece, Máo-grado tantas arvores soberbas Prostadas pelo chão... Vão-se-lhe os olhos Por esses negros troncos gigantescos, Como esqueletos de Titanea raça, Que o tempo conservára... Um calafrio Como o sopro da morte ao peito anciado O sangue the reflue... Receia, teme Não achar o que busca... Avança os passos Pela margem do rio; e ávante enxerga Negrejar ao luar immenso vulto Do grandissimo ipê tão desejado. Como afanoso o coração lhe bate l - Eil-ol - brada: e correndo abraça, e beija. E rega com seu pranto aquelle tronco Junto ao qual enterrára a igacaba. Que do seu velho pai guardava o corpo.

Trabalhando á porfia os dous amigos Cavam o chão, e a urna desenterram. Ao vel-a, o pio Aimbire enternecido Exclama: «Oh Cairuçú! guerreiro illustre, Que depois de uma vida gloriosa Tão malfadada foi tua velhice, E acabaste de dôr no captiveiro. Oh Cairuçú, meu pai! Desde essa noite Em qu'eu n'este torrao guardei teus ossos A sós, sem testemunha além da lua, Oue hoje o caminho alumiar me veio; Desde essa noite, em qu'eu jurei vingar-te, Um dia só não tive de repouso. Assás luctado tenho, e inda não basta. D'esta terra banhada com teu pranto, Terra de escravidão, que a um senhor nutre, Tirar venho teu corpo... Outro jazigo Te darei n'esse monte ao mar fronteiro, Que o teu nome terá para memoria, E onde os passos do barbaro estrangeiro Não mais farão estremecer teus ossos. Mas antes qu'eu te leve, atroz castigo Devo dar ao cruel que incauto dorme. Inda um momento espera: um bom amigo Aqui 'stá p'ra ajudar-me.»

E tendo dito,
Vão os dous pelo campo recolhendo
Galhos sêccos e folhas de coqueiros;
E dous feixes formando, enormes feixes
Atados com cipós, os põem ás costas,
E seguem por um trilho, entre canteiros
De milho e mandioca, até que avistam
N'um pequeno terreiro uma fogneira,
Que ou por prazer accendem cada noite,
Ou para afugentar nocivas feras;

E ao lado da fogueira uma choupana De mesquinhas senzalas rodeada. E mostrando-as Aimbire ao companheiro : « N'esta o cruel senhor, diz elle, habita ; E n'aquellas os miseros escravos.»

E á choupana central se approximando, Junto aos esteios põem os combustiveis, E contra a porta em calculados montes; E do visinho fogo accesas brazas, E inflammados tições em palha envoltos, Vão aos feixes lançando. Asinha o fogo, Pelo vento assoprado, arde e crepita, E o incendio chispando avulta e cresce, E em torno á casa lavra e a cérca toda. Denso fumo nos ares se ennovela, E as labaredas tremulas se elevam Lambendo as beiras do sapê do tecto: Já sobre elle voando á cumieira, De um lado e d'outro as chammas se confundem Com vermelho clarão ao céo subindo.

Entretanto defronte da janella Vai Aimbire postar-se; e attento espera, Tal como o caçador espera a caça Que o cão foi levantar dentro da mouta.

Eis abre-se a janella, e um vulto de homem Espavorido se ergue, mal envolto, Hirsuta a côma, os olhos desvairados, Pallido todo, e ao chão se atira e corre, Como um phantasma que abre a campa e foge, Ou alma que do ardente inferno escapa. Aimbire o reconhece, e pronto o aferra, Como um demonio aferra a alma damnada Que por pacto infernal lhe está sujeita, E arrojando-o por terra, enfurecido, O leva de empurtões, quasi de rastos, Té ao tronco do ipê, junto á igaçaba.

«Olha p'ra mim, Braz Cubas! brada o Indio Com rouca, horrenda voz e um riso hediondo: Olha-me bem, e vê si me conheces? Não quero que tu morras sem que saibas Quem se vinga de ti, dando-te a morte.»

A tal ameaça a victima tremendo Mal pôde articular; — Piedade, Aimbire! Tem compaixão de um pai.

« De um pai, tu dizes? Eu tambem tive um pai; e tu, malvado, D'elle e de mim piedade não tiveste. Dentro d'esta igaçaba jaz seu corpo Pedindo o sangue teu.»

— Porque? A vida,
Não a morte lhe eu dera, si podesse.

« Sim, porque elle vivendo te servira, E eu inda hoje seria teu escravo.

Escuta: quando tu p'ra aqui vieste. Ha muito tempo já, mulher en tinha Tão bella como a lua que estás vendo, Tão joven, delicada, e tão mimosa Que outra esposa qual ella não havia; E um filho me devia dar bem cedo, Do nosso terno amor primeiro fructo. Tu a viste, e não sei si a cubicaste. E um dia, que en cacando longe andava, A vejo vir correndo, tropeçando Pela montanha acima, já sem forças, Quasi a vida exhalando. Corro a ella, Nos bracos a recebo; e ella cahindo, Apenas dizer pode: - os Emboabas! E alli de susto e de fadiga exhausta, E das dores talvez tendo a criança, N'um tremor expirou a malfadada, A tão cara Potira, esposa minha!»

— E será minha a culpa?

« Sim : e que outros
Senão tu junto aos teus a perseguiram?
Escuta ainda mais: passados tempos,
Tu em paz com meu pai viver fingias.
Um dia acompanhado o acommetteste,
E como minha mãi te ia fugindo
E gritando por mim que a soccorresse,
Tu apressado após lhe deste um tiro,
E a mataste, cruel, dentro do matto.
Preso meu pai trouxeste e uma criança;

E entregar-me vim eu ao captiveiro, Para estar com meu pai e minha filha, E sobre elles velar. Si não matei-te, Foi só porque esse velho e essa criança Não podiam na fuga acompanhar-me, E agui ficando os teus os matariam. Lembras-te tu do pobre Guaratiba? Tu a um tronco o amarraste, em cuja base Havia um formigueiro, e o acoutaste Até fazer saltar co'o sangue a pelle Das costas, que uma chaga lhe ficaram; E as formigas em chusmas negrejando Sobre o convulso corpo, o remordiam! E eu, a casa voltando do trabalho. E vendo-o assim, por elle intercedendo, Tu furibundo me disseste: — o mesmo Tambem a ti farei, se ousado fôres! -Guaratiba morreo martyrisado l Assim a esposa, a māi, o pai, o amigo, Tudo quanto eu amava, me roubaste l Sabes em fim quem sou... Agora... morre!»

« Perdão para meu pai! perdão, Aimbire! Ah não mates men pai!» Assim bradando Uma gentil menina, mal envolta N'uma alva de dormir, se arroja ao collo Da victima, que jaz de susto immovel. « Ah não o mates, não. » Seu debil corpo Cobre o corpo do pai; e um braço alçado Como que apara o golpe, ou que o conjura.

Anjo da guarda alli do céo baixado
Para salvar o peccador da morte,
Tanto assombro ao Tamoyo não causára,
Como essa apparição tão repentina,
Que da lua ao palor, em tal soidade,
Mais inspira terror mysterioso.
O braço herculeo, que vibrava a maça
Prestes a desfechar o mortal golpe,
Por instantaneo encanto no ar estaca!
Recúa Aimbire o corpo, e apavorado
Olha, e como que a si dubio pergunta:
Si é verdade o que vê, ou si é um sonho!
Em seu rosto feroz vagando o pasmo,
Desfaz-lhe o sonho, e lhe descerra os labios,
E a piedade em seu peito o arquejo expande.

Elle em fim reconhece essa menina,
Esse anjo tutular. — Maria | (exclama :)
Pobre Maria, és tu? — E involuntario
Um movimento faz para abraçal-a;
Mas vendo alli o pai, o rosto volta,
Dizendo: — Não tens sangue que me farte.
Vamos, Parabuçú | vamos; partamos. —
E tomando a igaçaba, asinha fogem.
Outros heroes mimosos da fortuna,
Por altilocos vates celebrados,
Nunca, brandindo da vingança o ferro,
De tão grande piedade exemplos deram!

Pai e filha alli ficam quebrantados,

Do susto o pai, e do heroismo a filha.

Já longe iam os dous; nem mais os olhos Voltaram para traz. Surgia a aurora, E Aimbire ao companheiro assim dizia: « Fraco talvez me julgues e cobarde, Que commovido á voz de uma menina. Deixei com vida o barbaro assassino. Mallogrando a fadiga de apanhal-o, Quando en para fartar minha vinganca Tinha a filha e o pai sob um só golpe. Porém essa menina que alli viste, Maria, aqui nasceo nos nossos bosques De uma boa mulher da nossa terra. Mil vezes em meus braços carreguei-a, E mil vezes chorando a mim corria. Quando seu duro pai a castigava. Ella com minha filha, sempre unidas, Como duas irmãas da mesma idade. Me adocaram o horror do captiveiro. Quando eu voltava a casa e lhe levava Alguns ovos de anuns, ella contente Se lancava a meu collo, e me beijava. Pobre Maria! tudo quanto tinha Comigo e minha filha repartia l Ah | en a vi chorar junto ao cadaver De meu infeliz pai, que tanto a amava! Ella o cobrio de flores, e eu guardei-as Co'os restos de meu pai n'esta igaçaba. Eis porque suas lagrimas, seus rogos,

Todas essas lembranças reavivando, Ante seu pai meu braço desarmaram.»

— Mas porque do cruel não te vingaste? E comtigo Maria não trouveste? —

«Nem de tal me lembrei n'esse momento! Tu não és pai; si o fôras me imitáras. Meu coração de pai, posto que irado. De uma criança ao pranto se enternece. Como na guerra, de furor acceso, Nem com rios de sangue se contenta: Sou eu da raça dos tyrannos nossos P'ra matar ou roubar pobres crianças?»

Ao descahir do sol d'aquelle dia
Anhelantes emfim os dous chegaram
Ao cimo do elevado promontorio,
Que inda hoje Cairuçú se denomina.
Alli em frente ao mar, n'um sitio agreste,
Onde talvez ninguem antes pisára,
Deo Aimbire á igaçába novo asylo,
E ao corpo de seu pai descanço eterno.
Depois os dous Tamoyos murmurando
Um cantico funéreo, p'ra o jazigo
Grossa pedra arrastando o sigillaram.
Então o terno filho alçando a fronte,
E os braços para o céo: «Oh tu (impreca),
Oh tu a quem os raios obedecem,
E que pelo trovão aos homens fallas.

Ou te chames Tupan, ou Deos te chamem, Escula minha voz, cumpre meus votos: Si jámais algum perfido estrangeiro N'esta pedra tocar, fulmina o impio Co'um prompto raio teu, e a pó reduze-o.»

O dever filial assim cumprido, Ao campo seu regressam satisfeitos.

Entretanto Iguassú, fiel amante, Quasi esposa de Aimbire, amargurada Soffria esse viver do captiveiro Longe do que era seu, do qu'ella amava. Mas Jagoanharo a vira : e doce esp'ranca Fagueira como o zephyro da tarde Após calmoso dia embebecendo-a, Lhe antepunha correndo o pai, o amante O irmão, a taba toda p'ra salval-a. Nos devaneios seus de dar-se a morte Constante aspiração do peito afflicto, Essa doce esperança a vigorava P'ra viver e luctar, nobre esquivando Do seu torpe raptor a impudicicia. Á forca do brutal Francisco Dias (1) Ella oppunha essa força sobrehumana. Que ao feminil recato o céo inspira.

Com ella muitas outras jovens Indias Raptadas tinham sido pelo bando Que Dias caudilhára; e na partilha P'ra si este a tomára, por mais bella, Que por isso á excursão movêra os outros Companheiros no crime, máos como elle.

Oh misera Ignassú l deixa que eu cale As repetidas luctas que tiveste, Teu egregio valor, tua constancia l Sim, tudo calarei, para furtar-me Ao pejo de narrar os crueis tratos, E os lascivos ataques d'esse infame, Que para escrava impura te queria, Sem respeitar a tua tenra idade. Não se deleita a Musa que me inspira Com scenas que ao pndor as faces coram.

Grande rumor causára em São-Vicente O caso de Iguassú e Jagoanharo, E a noticia fatal que dera a Anchieta O chefe Guayaná, de que os Tamoyos, Pelo impavido Aimbire commandados, A villa em copia ingente ameaçavam.

Foi ter Anchieta co'o soberbo Dias, E com brandas palavras descreveo-lhe O castigo a que a villa estava exposta Por causa do viver licencioso Dos que andavam os Indios provocando Com rapinas e mortes; e rogou-lhe Que para remover maiores damnos Lhe entregasse Iguassú; que elle queria Os Indios desarmar restituindo-a Aos seus, que irados vinham libertal-a. Que elle désse esse exemplo de virtude, Afim que os mais colonos o imitassem, Libertando os selvagens captivados, E de uma vez cessando de ir caçal-os.

Porém o Dias, qu'entre os seus consocios Das prégações dos padres murmurava, E contra elles movia surda intriga, Aproveitando o ensejo, respondeo-lhe: « Padre, és tu Portuguez, ou és selvagem? Que andas tu contra nés sempre bradando, Sempre a favor de uns animaes sem alma? Desconfio de tanta santidade. Oueres á custa nossa e em nosso damno Conquistar o amor d'esses selvagens Só para ás vossas leis tel-os sujeitos?! Não tendes vós tambem Indios escravos? Dai-lhe embora o nome que quizerdes, Que escravos são os que p'ra vós trabalham. Padre, vai-te com Deos prégar aos bosques. Não dou-te a India; si eu a quiz, cacei-a; Deixa-me em paz. » E assim dizendo, foi-se.

A tão impia resposta o brando Anchieta, A quem só forças dava a caridade, Levando as mãos aos olhos, e enchugando As lagrimas, que a flux lhe borbulhavam, N'um suspiro exclamou: « Ah, pobres homens! Sempre a Deos e á razão cegos e avessos! E a quem sempre a verdade escandalisa!»

Livre fez Deos o homem; razão deo-lhe Que o bem do mal distingue; leis sagradas, Innatas e protótypas gravou-lhe No coração, porque guias lhe sejam Na pratica do bem, do justo e santo, Porque lhe aplaquem das paixões a furia: E si contra essas leis o homem pecca, Aos olhos da razão elle é culpado, Responsavel a Deos: e o crime é do homem, Porque Deos o fez livre. Oh liberdade! Comtigo o mal e o bem, a essencia, humana! Sem ti do bruto a essencia, o fatalismo!

Era grande o temor em São-Vicente, E em seu capitão-mór, Pedro Colaço, Que essas guerreiras tribus colligadas Como a enchente a colonia aniquilassem. E os dous servos de Deos, mais corajosos Que os escravos do inferno e do egoismo, Pelas praças prégando se esforçavam Para inspirar ideias de justiça Aos collonos, affeitos ao vil trato De caçar e matar os pobres Indios.

Apostolos de Christo, austero Anchieta, E tu, Nobrega, em vão, em vão bradavas; « Iguaes os homens são; e christãos devem

Abracar seus irmãos, do erro salval-os. Guial-os ao Senhor, morrer por elles. E não matal-os como fazem lobos. Vós aos Indios chamais brutos sen: alma, E assim crêdes poder escravisal-os. Mas o que d'esses brutos vos distingue? Que exemplos vós lhes dais que os edifiquem? Quando alguns d'entre vós té mesmo, oh crime! A comer carne humana os aconselham !.. (2) Tremei, oh Lusos, da justica eterna. Deos não nos enviou do antigo mundo. Estrada abrindo em não trilhados mares A esta ignota plaga, p'ra flagello D'estes miseros homens. Não, oh Lusos! Nossa missão é outra. A luz da Europa, Não sens erros, aqui mostrar devemos. Esta é a terra santa e hospitaleira, Onde á sombra da Cruz a liberdade Deve co'os homens repartir justica. A Cruz ergamos, sim, a Cruz de Christo. Signal de Redempção: a Cruz que outr'ora No Capitolio alcada salvou Roma, Como a arca santa, que salvou das aguas A antiga geração. Da Cruz em torno Estas gentes de Deos a luz recebam. Como em outra éra os barbaros do Norte A seus pés cahir viram do erro a venda. Amor, Pé, Esperanca e Caridade, Eis do Cordeiro as armas invenciveis l Christo com ellas conquistou o mundo;

Nós com ellas os Indios venceremos, E não com ferro e fogo. Ouvi, oh Lusos, As palavras do céo, não as do inferno.»

Assim bradavam, mas embalde, os padres, Sanctificando as maximas sublimes Co'o firme exemplo de uma vida pura, E a caridade e a fé os roboravam. Não só desertos da Thebaida viram Milagres de constancia; o justo Anchieta E o venerando Nobrega aqui deram De virtudes christãas exemplo novo Eram d'aquelles que paixões terrenas Co'o manto de Jesus não encobriam.

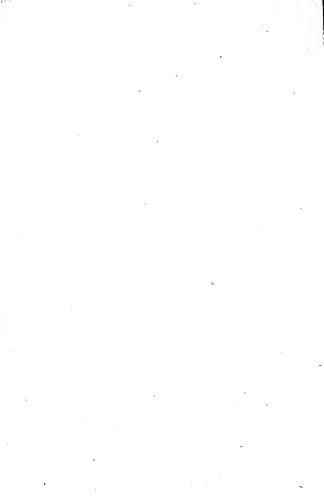

## CANTO OITAVO

### Argumento

Satanaz, inspirando criminosas paixões nos corações dos colonos Portuguezes, os revolta contra os padres; mas o seu triumpho é ephemero. - Reune Tibiricá todos os de sua tribu, e lançando fogo ás suas plantações e chocas. marcham para São-Vicente em defesa dos padres. - Desesperação de Aimbire ao receber a noticia do captiveiro de Iguassú. - Partida das candas, e cantico dos remeiros. - Chegada a São-Vicente. - O ataque. - Feitos dos principaes chefes. - Morte de Braz Cubas pelas mãos de Aimbire. — Lucta Jagoanharo com Tibiriçá, que o mata, e o baptiza antes de expirar.-Visão de Anchieta. — Sahe elle da egreja com Iguassú, e vai entregal-a a Aimbire.— Čessa o combate, e retiram-se os Tamoyos.

# A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

#### CANTO OITAVO

Contra os poucos athletas do Evangelho Um fatal inimigo conspirava, Aculeando os proprios Portuguezes.

Satanaz, tei do inferno, a quem só prazem Crimes, destruições, afflicto via Medrar a nova lei no Novo Mundo, Costumes evangelicos, em troco De bruta crença e barbaras usanças.

Incansavel imigo, em odio acceso, As paixões invocava, socias suas; As paixões, que de côres mil se trajam, Mil fórmas tomam, mil aspectos mostram, Mil linguagens ostentam, mil encantos! Mas de todas Satan conhece a origem,

Conhece a força, o caso, o tempo proprio De chamal-as a si. Sempre por ellas Sobre a terra imperou, dêo leis aos homens. Cidades arrasou, reinos, imperios: Ora amor, ora odio, ora a cobica. Ora a vingança e a colera accendendo Nos corações dos homens; qual astuto Sophistico rhetorico, que enleia O incauto ouvinte, que enganar se deixa Encantado e sem tino, a seu capricho: Satan dest'arte, o senso fascinando, Esmalta o erro de brilhantes côres. E antepõe a mentira aos olhos do homem Adornada co'as vestes da verdade: E o homem, que até no erro acertar cuida, Pela paixão guiado, escravo d'ella, Ante o phantasma enganador se prostra. E canta o seu triumpho, e a si se applaude! Ai misero le tão cego, que cem vezes Repelle, insulta a quem salval-o intenta! Assim entre os narcoticos vapores Do fumo do opio, a moribunda victima O antídoto recusa, imaginando Vital somno dormir, e dorme... e morre!

Anjo, outr'ora da luz, hoje das trevas, Oh Lucifer maldito | o céo perdeste Pelo orgulho; e os mortaes, que obra é já tua, Arrastas pelo egoismo á nova perda !

Já das trevas o rei jactancioso Cantava o seu triumpho, revoltando Contra os dous eremitas os colonos. E em seu proprio interesse lhes fallava. A uns, para excitar major despeito, Ironico dizia: «Como, oh Lusos! Não ouvis os conselhos de Anchieta? Soffrei o ardente sol d'este igneo clima, Trabalhai, e regai co'o suor vosso A conquistada terra, em quanto os Indios, A quem deveis respeito e amor fraterno, Livres pelos desertos se recream. Elles senhores são, e vós escravos! Si elles vos atacarem, pacientes Supportai suas flechas matadoras: Que das vossas cabanas se apoderem: E vós, orai a Deos, morrei humildes. »

A outros com sophisticas arengas,
Em theor philosophico dizia:
« O homem marcha ao bem por lei do instincto.
É seu guia o prazer: virtude e vicio
São vans palavras; o interesse é tudo.
Na Grecia, em Roma, ao vencedor foi dado
A seu grado dispôr dos seus vencidos,
A escravos reduzil-os, ou matal-os.
É vasto campo de batalha a terra,
E oppostas forças sem cessar se embatem
Por lei da natureza: a vida e a morte
Surgem d'este conflicto; e a Natureza

Apoia os fortes quando os fracos gera. Justiça é o poder, direito a força E do mando a razão 'stá na victoria. Guerra aos barbaros, guerra l ou vós, ou elles, Oh Romanos d'esta era la vós a gloria De imitar a rainha do Universo. Vêde os frios Bretões, Gallos, Germanos Ceder a Roma a terra de Tentates. Depois de em vão regal-a com seu sangue, Palmo a palmo pleiteando-a ao pé romano. Assim, oh vós de Viriato prole, Se curvação os barbaros Tamoyos; E elles, que os tiros vossos hoje affrontam Com voadoras flechas, hão de um dia Humildes acceitar vossas cadeias. Arar por vós a terra que defendem, Por vós luctar contentes como escravos. Guerra aos barbaros, guerra ! Avante, oh Lusos! Não vos deixeis levar de vans palavras De caridade e amor, com qu'esses padres Vosso brio e valor domar pretendem. Os fallaces discursos de Anchieta São mais fataes que as settas dos selvagens. Guerra, guerra a quem for vosso inimigo. »

Cada colono murmurar ouvia Estes e outros discursos corruptores No fundo de sua alma; e repetindo-os, Como si fosse inspiração divina, Cegos e revoltados contra os padres, De Satan o caminho iam trilhando, Aos tigres imitando na fereza. Roubar, Indios matar, era a virtude Que cada qual em publico ostentava. E assim os corações se embruteciam O lume da razão se annuviava, E o rebanho de Christo ia mingoando.

Mas si na dura prova é dado ao inferno De chammas fornecer o altar terrivel, Expiatorio altar, onde se apuram As virtudes Christãas das paixões átras; Qual o ouvo no chrysol envolto em fogo, Em terra e em cinzas, mais se purifica, Perde as fezes, e limpo se condensa; Gozar não póde o inferno o seu triumpho; A razão sempre vence, ou cedo, ou tarde; A lei da Providencia é infallivel, Por ella a humanidade ao bem caminha.

O perigo que ameaça esses colonos, Ameaça talvez a igreja e os padres: Ah! e só isso os salva; que a virtude Dos bons tambem aos máos serve de amparo: Como n'um campo, que verdeja apenas, Para poupar-se o grão, que dasabrocha, Se deixa com pezar crescer o joio.

Tibiriçá de amor todo abrazado, Co'um zelo de christão dos priscos tempos, Do Tamandatehy correndo ás margens, Mil arcos p'ra o combate reunia.

«Meus Guayauás, bradava, dura guerra Temos que sustentar contra os Tamoyos, Pelo feroz Aimbire commandados.
Araray e seus filhos vem com elles;
E eu contra meu irmão e meu sobrinho
Não temo ir combater por Jesus-Christo
Queimai vossas cabanas, vossos campos,
P'ra que não dêem abrigo aos inimigos,
Que podem aqui vir para vingar-se
Do apoio que aos christãos contra elles damos.
O Cubatão descamos; vamos, vamos
Defender São-Vicente ameaçado.
Alli Anchieta e Nobrega nos chamam;
Eia, vamos, armai-vos, e segui-me.»

D'este geito fallou o chefe á horda, Que da guerra applaudio o grato annuncio; E logo decidido o exemplo dando, Fogo lançou a um campo que alli tinha; E promptamente os Indios o imitaram, Choças e campos entregando ás chammas.

Entre bulções de fumo que se enrola, Estalos, chispas dos combustos galhos Coriem; voam as soltas labaredas Pelos mandiocaes e milharadas, A cinzas reduzindo as verdes roças. O homem que as plantou folga a tal vista! E as aves dos seus ninhos enxotadas. Em profugos cardumes no ar pairando, Como que estão carpindo a insania do homem; Que dos bens que o céo dá, gozar não sabe.

Assim deixando após carvões e cinzas, E do incendio o rescaldo fumegante, Vão levados de amor, não da cobiça, Selvagens combater contra selvagens.

E Aimbire? Ah! com que dôr voltando ao campo, E ouvindo a narração de Jagoanharo, A nova recebeo que em São-Vicente Sua cara Iguassú captiva estava! Um subito faror, profundo, immenso. Devorando-o em silencio, como o fogo Que jaz da terra calcinando os seios, Todo no coração ficou-lhe oppresso Quando tal nova deo-lhe o mensageiro. Avesado a soffrer golpes tão duros, Seu peito em lento arquejo o ar tomando, De odio, ao pungir da dor, se entumecia. Apenas seu olhar sombilo e vago Sob um senho funéreo e carregado. Como o céo po horisonte negrejante, De sua alma a tormenta revelava. Sua forte vontade resistia A explosão do furor. Atroz vingança

Aimbire meditava, e ostentando

De outra ideia occupar-se, assim prorompe Co'um sorriso forçado, e a voz convulsa: « Então Tibiriçá recusa unir-se A nós, e a seu irmão? Pois bem, que espere, Que a morte lhe darei como deseja.»

E dando um passo, e resoluto olhando, Como quem ordens dar quería a todos, Seus olhos véem Pindobuçú prostrado, Triste chorando pela cara filha, Co'a cabeça encostada sobre um hombro Do mesto filho, em cujo peito anciado As lagrimas dos dous juntas corriam

Então Aimbire a colera soltando, Brada: «Oh Pindobuçú, o pranto enxuga, E p'ra grande vingança te prepara. Terás livre Iguassú; eu te prometto; E com ella dar-te-hei para vingar-te Quantas filhas quizeres, mãis e esposas Dessa raça cruel. Rios de sangue Farei correr de Tacaré nas praias, E erguerei de cadav'res um monte Que chegue ao Marapé. Lauto banquete Vai dar meu braço aos urubús famintos. Eial p'ra Bertioga! Ao mar canôas: Não ha mais que esperar. Ao mar voemos.»

Assim bradando, fez roncar na inúbia O rouco som do alarma e da partida: E pela praia e varzea, e na colina Foram todos os chefes repetindo O terrivel signal que ribombava, Chamando a gente, que acudia em chusmas. E os sons diversos das diversas trompas, Co'os successivos echos mistutados, Concerto horrendo e funebre faziam.

Ao ver em confusão de toda a parte Como da terra erguidos, nús, poentos, Correr á praia centenares de Indios, A mente, ás margens de Cedron voando, Cuidára ver os mortos revocados Ao som da trompa do Juizo eterno, Das entranhas da terra resurgindo, A Josaphat correr em mestos bandos.

Pela areia arrastando ao mar lançaram Os inteiriços lenhos monstruosos, Cujos bojos, cavados pelo fogo, Cincoenta a cem guerreiros abrigavam.

Era bello esse mar todo juncado De innumeras canôas esquipadas, Que iam como cardumes de golphinhos Á porfia rompendo as curvas ondas, Ao som da cantilena dos guerreiros, Pelo bater dos remos compassada.

« Voga, canôa, que é maré de amigo:

Ligeira voga, sem temor das ondas; São braços fortes, que aqui vão remando, Braços Tamoyos, que a remar não cançam.

« Gósto de ver-te pelo mar zingrando, Cabeceando, levantando espuma; Assim, canôa, assim bufando vôa, Como esses peixes que lá vão fugindo.

«O mar stá manso, estão dormindo os ventos; Mas p'ra o Tamoyo sempre o mar foi manso: Eia, canôa l o teu balanço é doce Como na terra o balançar da rêde.»

E a cautar e a remar, como brincando, As praias de Ubatuba emfim deixaram.

Já da crastina luz longiquos raios Por entre os tristes arrebóes da tarde Aos negrumes da noite o céo cediam, Quando elles, suspendendo o afan dos remos, De São-Vicente ás praias abicaram, Nuas e solitarias, onde apenas Desdobrando-se as ondas murmuravam.

Eil-os todos em terra; e logo Aimbire: « Filhos da liberdade, assim lhes falla, A terra em que pisais, que hoje é dos Lusos, Já foi dos Guayanás, que agora os servem. Sorte igual vos espera, qual tiveram Os bravos Carijós e os Taboyáras. Si amais a liberdade e a vossa terra, Acabemos co'o mal na propria fonte. Alli stão os terriveis inimigos! Alli Tibiricá unido a elles Nos espera talvez. Alli captiva A misera Iguassú vingança pede! Ah! salve-se Iguassú. Eia, Tamoyos, Vamos salval-a! e cada qual por ella, Como pai, como irmão, ou como esposo Em quantos encontrar vingue-se irado.»

Tendo assim dito o exp'rimentado chefe,
Dos Francezes seguindo o sabio aviso
De atacar a cidade por tres lados,
Divide a sua gente em tres columnas,
E p'ra cada columna alguns Francezes.
Pindobuçú e o filho e mil flecheiros
Marcham p'ra o Marapé. Vai Jagoanharo
E seu pai Araray p'ra o lado opposto;
No centro marcha Aimbire: e a um tempo todos
Devem chegar e começar o ataque.

Porém Tibiriçá n'aquella noite Co'a sua gente prompta e apercebida, Por aviso de Anchieta os esperava. Mas como o soube Anchieta? Quem lh'o disse? Algum Anjo talvez lh'o revelára?

O servo do Senhor, joven, ardente,

N'esse viver de ascetico eremita, Em continuos jejuns, longas vigilias, Prégações e trabalhos excessivos. Tinha, á custa do corpo e dos sentidos, As potencias do espirito exaltado: E arroubado em seus extasis divinos, Via co'os olhos d'alma algumas vezes O futuro sem véo apresentar-se. Foi n'um d'esses transportes estupendos, Em que a alma dos sentidos se liberta. Ou'elle teve a visão do mal propinquo; Alto favor do céo, que tantas vezes, Sempre talvez, em prol da humanidade. Que o aprecia tão mal, se manifesta. Ah não faltam prophetas que revelem O bem e o mal; só falta a fé que os ouca l Riram-se alguns dos Lusos d'esse annuncio, Mas de Tibiricá à fé salvou-os.

Quando a correr p'ra villa os atalaias, Que o chefe Guayaná postado tinha, Novas levaram do imminente damno, De uns a crença e os receios confirmando, De outros tirando a duvida e incerteza; Já dos tres principaes chefes Tamoyos Por tres lados soavam as inúbias, Dando signal ao concertado ataque, P'ra os descridos tardio desengano.

Então rufando os marciaes tambores

Dentro da villa: — ás armas l todos bradam, Ás armas, Portuguezes! Já Collaço Seus soldados alinha, e já Ramalho Se mostra em frente aos seus. Os mais incautos, De subito terror apoderados, Ás armas, repetindo, ás armas correm, Que n'este caso o medo os torna alípedes.

Calmo Tibiriçá, da igreja á porta Em defesa dos padres, firme espera O perigo afirontar com seis mil arcos. Talvez o unico seja em cujo peito Tenha a inconcussa fé vencido o susto. Cayoby, Cunhambeba, alli com elle Tupís e Carijós guiam á pugna.

Para maior terror dos sitiados
Ao ataque os Francezes dão começo,
Seus arcabuzes juntos disparando.
Como ao som dos trovões repercutidos
Igneos fuzís nos ares serpenteam,
Assim ao som da horrivel vozeria
Que fazem os Tamoyos, junto ao estrondo
Das fulminantes armas dos Francezes,
Em torno á villa as balas sibilando
Coriscam pelos ares enfumados.

Ao medonho estridor não esperado D'aquellas armas, que de em torno estouram : Ao chover da metralha, que atravessa Os tectos de sapê, levando o susto Aos peitos feminís; de toda a parte Correm ao templo velhos e crianças, E as mãis co'os tenros filhos em seus braços, Bradando: — Senhor Deus! misericordia!

Alli aos pés do altar, co'os companheiros, Humilde estava Anchieta, que prégando N'esse dia dissera: « Quando ouvirdes N'essa noite fatal, entre lampejos Horrenda arrebentar a tempestade, Vós, mulheres, crianças indefesas, Vinde, vinde, correi á santa igreja Pedir por vossos pais, por vossos filhos, E por vossos maridos e parentes. São gratas ao Senhor as debeis vozes Dos pobres innocentes misturadas Co'as supplicas das mãis em pranto envoltas.»

Na turma que da igreja o abrigo busca Vai co'os filhínhos de Ramalho a esposa, E a seu lado Iguassú, que a rogos d'ella, E do chefe seu pae e do marido, Instados por Anchieta, consentira Seu roubador trazel-a, e entregar-lhe Para ser doutrinada e baptisada; E assim mais branda após achal-a espera.

Em quanto dentro da mansão sagrada Férvidas preces condoídas soam, Entre pungentes ais e amargo pranto; Fóra a pugna travada, porfiosa, Rebramando ferina se encarniça.

Ao clarão dos troantes arcabuzes, Que entre nuvens de fumo relampejam, Vê-se um chuveiro de emplumadas frechas. Que de todos os lados disparadas Se cruzam, se atropellam, se abalroam, E pelos ares pavorosas zunem; E esse crebo zunir simula o vento Por entre taquaraes bramindo irado. A espessa alluvião, que no ar negreja, Da lua o disco e o mesto alvor obumbra; E o proprio dia convertêra em noite, Si o sol n'esse momento se mostrasse.

Não contarei os golpes e as frechadas, E os tiros, que p'ra sempre n'essa noite Tantas almas dos corpos separaram. Por terra em borbotões jorrava o sangue; E o odôr do sangue, e os gritos dos feridos, E os arpejos finaes dos moribundos, Mais da guerra o furor exasperavam.

Cançado de espargir mortes a esmo, Avança Aimbire os passos, e rodando Os olhos, que o furor de sangue tinge, Procura os principaes d'entre os contrarios, Qu'elle veja morrer sob seus golpes. « Traidor Tibiriçá, onde te escondes!
Cayoby! Cunhambeba!» E assim dizendo,
Com Braz Cubas se encontra. «Éstu?!he brada;
Dei-te a vida, e tu vens buscar a morte?»
— Venho vingar-me; o Portuguez lhe volta:
Vil escravo, selvagem! reconhece
Em mim o teu senhor, que vem punir-te.—
E assim dizendo lhe desaba o golpe,
Que apenas resvalou na maça do Indio.

«Tens a lingua mais forte do que o braço; Pouca é a gloria de tirar-te a vida. Si a queres, eu te a deixo; e tu bem sabes Si d'essa vida alguma vez fiz caso. Mas vem comigo e mostra-me primeiro Onde jaz Iguassú, e quem roubou-a.»

O Portuguez, que o julga alheio á lucta Calcula o lance, ironico dizendo: — Quero poupar-te a magoa de choral-a.

« E eu a infamia da vida que te pesa.» E co'a prompta resposta um prompto golpe Acerta-lhe o Tamoyo, e a um tempo soam Resposta e golpe, e do infeliz a queda. « Dar-te não posso a morte que mereces Lenta e cruel; n'um só momento morre; Tenho pressa.» E o deixou nadando em sangue.

Como o ardente tuíão vôa o guerreiro,

Por toda a parte semeando estragos. Parabucú, que o irmão vingar deseja, Com quantas frechas solta a morte envia. Pindobucú, que a filha crê perdida, Odiando a vida e procurando a morte, Proezas faz que o proprio filho inveja; Porém a morte aos temerarios foge.

O ancião Coaquira não desmente a fama Que em anuos juvenís colheo brioso. Como a onça esfaimada e furiosa, Bramindo anda Araray; corre-lhe o sangue Da ingente maça ao incançavel braço, Que vibrando sedento prosta e mata, E junca o chão de mortos e feridos.

Entre os mais bravos do contrario lado
Se ostenta Cayoby, e se recorda
Que já contra Francezes e Tamoyos
Bravo em Villegagnon foi acclamado.
Não quer ceder-lhe a palma Cunhambeba,
Nem no zelo christão, nem na bravura;
E ambos por toda a parte se assignalam.
O valor portuguez tem em Ramalho,
E em todos os colonos Lusitanos,
Novos, valentes braços que o sustentam
N'essa nocturna, encarnicada lucta,
Quaes sempre os teve nas diversas partes
Da Europa, Africa, Asia, onde seu nome
Com sangue escripto fez-se heroico e grande,

Ao seu vate immortal inchando a tuba, Que esses duros engenhos mal pagaram l

Mas quem te negará, Cacique illustre, Entre os mais fortes o lugar primeiro? Gloria a Tibiriçá, gloria a teu nome, Aos teus preclaros feitos e á constancia Credora d'hymno excelso, com que sempre Essa nascente igreja defendeste, Fonte primeira n'esta inculta plaga Da luz sublime e santa que a illumina, E hoje immenso fulgor sobre ella estende l

Onde vais, Jagoanharo? impetuoso, Temerario mancebo! Não te basta Tanto sangue espargido por teu braço? Cega-te o orgulho do vigor dos annos? Não vês, não ouves, de pavor não te enche, Essa ave negra, que voou da igreja, E a teu lado passou triste gemendo? Buscas Tibiriçá? Medir-te queres Com quem tremer fizera o proprio Aimbire? Lamento o teu furor! A morte buscas!

«A mim Tibiriçá | brada o arrogante.» Eil-os no adro da igreja que se encontram | Tio e sobrinho se olham; por um pouco Hesitam si travar devem a lucta.

- Que vens tu procurar? - diz-lhe o Cacique:

D'esta espada não vês pendente a morte?

« Não a temo, replica-lhe o mancebo. Entrega-me Iguassú, que alli está dentro. Um profugo dos teus certificou-me Que alli a vira entrar com tua filha: Vai buscal-a; senão, irei eu mesmo.»

E assim dizendo para a porta investe. Porém Tibiricá, frio, impassivel, Qual da foz do Janeiro a ingente mole, Ante a porta da igreja se colloca. A par da Cruz de Christo que o decora, Britha em seu peito aureo relicario Que sobrenatural força lhe inspira, E calmo o faz e sobranceiro a tudo. Elle só contra todos combatêra, Certo que não é dado á dextra humana Tirar-lhe a vida tão votada á igreja! O que não póde a fé n'alma do crente?!

Ousa o joven levar-lhe a mão ao peito P'ra arrancal-o d'alli; mas empurrado, Recúa tropeçando, e pouco falta Que por terra não caia: onda arrojada Repellida assim é por duro escolho. Ligeiro se equilibra, e o pejo e a raiva Satanico furor lhe accendem n'alma, Nervos, arterias, musculos lhe inchando. De colera convulso, co'as mãos ambas

Levanta a ingente maca e a descarrega: Mas a espada do placido Cacique Apara o golpe, pela maca entrando, E encravada se quebra. Braco a braco Se atracam, luctam, corcoveam ambos, Ambos como um só corpo rodopiam, Suam, fumegam, rugem; treme a terra. Espuma Jagoanharo, o tio o aperta, De si o arranca, o balanceia, o arroja. Arfa, empina-se o indomito mancebo, Já não homem, mas fera; e salta, e investe Com força tal que derrubára um tronco De annoso acavacá: mas como o touro. (1) Para fincar no cangucú que o assalta, (2) Enrista as corneas pontas e as sacode; Assim Tibiricá curvando o corpo, Estica os fortes braços, e agarrando Com força herculea o misero sobrinho, O levanta da terra, e contra a pedra Da soleira da igreja o arremessa, Co'a fronte sotoposta, e a quebra, e a esmaga. Vendo qu'inda estrebuxa, entra, e da pia Com agua benta volta, e proferindo As sagradas palayras, o baptisa: «Tirei-te a vida, disse, mas ao menos Salvo-te essa alma.» Jagoanharo expira, E volta o vencedor a novas justas.

Que atroz carnificina | Que de horrores A noite aos combatentes encobria! A lua, que já mal os aclarava, Occultou-se de todo espavorida. E o odor do sangue, rescendendo ao longe, Chamava as urubús, que em negros bandos Fariscando o festim mudos já vinham.

N'essa hora Anchieta, que ante o altar prostado Co'as mãos e othos para o eco erguidos, Ao côro gemebundo a litanía Ferveroso apontava, de repente Pasma, estremece, estatico alli fica Attento olhando, como se visivel A seus olhos celeste mensageiro Ordem suprema the estivesse dando! Cala-se o côro, e Nobrega não ous: As preces proseguir, nem despertal-o. Após breves instantes, como alcado Por uma força occulta, se levanta O ministro de Deus; olha, e direito Vai a Iguassú; co'a mão no hombro lhe toca: «Ergue-te, oh filha! diz-lhe, vem comigo.» An bos da igreja sahem. Todos absortos P'ra deixal-os passar abrem caminho. - Onde irão l - uns aos outros se pergantam. Mas estranho prodigio esperam todos.

Pelas trevas lá vão silenciosos: Ella cheia de assombro, a tudo alheia; Elle como impellido, calmo e attento, Evitando passar por onde ha sangue! Que luz na escuridão, on que Anjo o guia Ao campo da batalha? Eil-o que pára:

— Aimbire! — chama, e sua voz parece Resoar em caverna harmoniosa.

Aimbire! Aimbire! — O rábido Tamoyo, Que perto combatia, se apresenta Todo escorrendo sangue, espavorido.

— Toma Iguassú, lhe diz; deixa-nos, parte. Em quanto fascinado o Indio volvia Os olhos a Iguassú, some-se Anchieta, E andando, sua voz dizia: — parte.

No mesmo instante ouviu-se o som da inubia Dando signal de prompta retirada. Não foi Aimbire quem o deo! Raivosos Os Tamoyos ainda se lembraram De accender e lançar por despedida Os galhos seccos, de algodão envoltos, Que deixaram ardendo; e carregando Aos hombros os seus mortos e feridos, Para suas canõas se partiram.

## CANTO NONO

## Argumento

Voltam os Tamoyos a Iperohy, enterram os seus mortos, e Coaquira cura os feridos.—Casamento de Aimbire com Iguassú, e de Ernesto com Potira.—Chegada de Nobrega e de Anchieta, que são bem recebidos e obsequiados.—A Missa.—Reunem-se os chefes para ouvirem as proposições de paz, que lhe trazem os Missionarios.—Falla Aimbire, Anchieta, e o Francez Ernesto.—Conclusão do concilio.—Parabuçú e alguns Indios tentam assassinar os dous religiosos, mas á vista d'elles recuam.—Dissipa Aimbire todas as más intenções contra os seus hospedes.—Resolve-se Nobrega a partir para São-Vicente, a fim de concluir a paz com os Tamoyos, entre os quaes fica Anchieta.

## A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

## CANTO NONO

De volta a Iperohy, sitio selvoso, Perto do Cairuçú e de Utatuba, Os Tamoyos seus mortos enterraram No meio do alarido das mulheres, Que oito dias choraram sobre as campas.

Entre todos Coaquira, apregoado
Tanto pela sciencia excelsa e humana
Que ousa á morte se oppor sanando os males,
Quanto pelo alto dom dos sacros hymnos,
Cuidadoso os feridos animando,
Por modos varios lhes curava as chagas;
E d'est'arte mostrava quantó é certo
Que o amor do bem, ao da verdade unido,
Pelo instincto do bello se revela.
Não te enganaste, veneranda Grecia,

Quando do sabio deos da Poesia Filho julgaste o deos da Medicina l

De uns Coaquira acalmava as crueis dores Com folhas virtuosas, que a natura Abundante produz n'estas florestas; De outros, co'um dente afiado abrindo as veias, Correr deixava o rescaldado sangue; A outros ao calor de brando fogo Os mal-feridos membros de alto expondo, Lhes seccava os humores e os curava. Oh! por mais que infeliz e desgraçado No estado de bruteza o homem caia, Sempre da intelligencia a luz que o aclara Sua origem revela e seu destino!

Aimbire cada vez mais fero e ousado, Dos seus Tamoyos exaltando os feitos, Para um novo combate os incitava. « Nascemos para a guerra; assim dizia: E o ocio é só dos vís. Pouco nos falta P'ra extinguir-se essa raça de tyrannos. Vingança Jagoanharo está pedindo. E quem não quererá vingar o amigo? Deixaremos em paz os que o mataram? Impunes ficarão, jactanciosos, Chamando-nos talvez vis e cobardes? Gobardes nós? Jamais lantes a morte. »

Julgando os votos seus ter já cumprido,

Co'o passado combate, em que a victoria Posto que dubia para si tomára, E por ter para nova sepultura Os ossos de seu pai já trasladado; Aimbire, dando a filha promettida Ao Francez, que em consorcio lh'a pedira, Quiz tambem premiar seus proprios feitos, E esposo de Iguassú se declarára; Mas só no nome esposo, p'ra a seu lado Ver o lindo botão desabrochar-se, Té que possa fruir de amor o nectar. Assim d'estas impuberes esposas Soem os Indios respeitar severos A virginia innocencia, até que chegue Das delicias a aurora. Ah l tão brutos. Tão lascivos não são, que ávidos colham De amor o fructo verde! Amava Aimbire A sua tenra esposa, como um lyrio Prestes a abrir o calice mimoso Aos beijos do colíbri; mas nos bosques, Onde a Natura pouco esconde aos olhos, O amor, sem o incentivo do mysterio, Não mata, não subjuga os duros peitos, Que da guerra o furor sómente inflamma.

Pindobnçú, Coaquira, e os dous amantes Juntos em fresca tarde respirando As auras de Ubatuba, reclinados Na verdura de um combro ao mar fronteiro, De clevadas ideias se occupavam. Relatava Iguassú quanto aprendêra Da esposa de Ramalho, e de Anchieta Sobre as cousas de Deos e da outra vida, E convencida quasi se mostrava: O pai, o velho, com prazer a ouviam. Aimbire, referindo o estranho sonho, Ou nocturna visão, que Jagoanharo Indo p'ra São-Vicente lhe contára, Dos seus sobre o destino meditava, E sobre esse futuro annunciado.

« Eu creio, elle dizia, que a doutrina D'esse Filho de Deus, qu'elles mataram, É na verdade boa. Muitas vezes A Lery e a Richer ouvi com pasmo Fallar de um Deos tão bom, que é mesmo pena Que por gente tão má morrer quizesse, E depois lá do céo inda a proteja! Todos esses que vem em nome d'elle, De diversas nações e varias linguas, Em guerra sempre estão uns contra os outros, Lá mesmo em suas terras; e aqui dizem Que o seu Deos não quer guerra i Todos elles Só tratam de viver á custa alheia. Oh l e quão loucos são e ambiciosos ! Por um pouco de pó, por uma pedra, Por um tronco de páo, elles se matam ! Parece que teem medo que lhes falte Terra e mar, ar e céo, aves e bosques! Si fossemos fazer o que nos dizem

Esses seus Abarés, em paz deixando (1) Essa gente de tudo apoderar-se, O que fora de nós? Ah! bem depressa Seriamos nós todos seus escravos. Eis porque com tal gente paz não quero.

Assim fallava Aimbire, quando viram Esquipada canda sobre as ondas A praia demandando. Indios possantes Afanosos, em pé, vinham remando. Distinguiram dous vultos assentados, De longas negras tunicas vestidos. Iguassú mal que os vio reconheceo-os:

— É Nobrega o mais velho, o outro Anchieta!

 Vamos ver o que querem. - Logo os quatro Para a beira do mai promptos desceram, E em torno alguns Tamoyos se agruparam. Já no alcance da voz erguem-se os padres, E Nobrega assim falla:

«A vós, sem armas, Nós ministros de Deos nos entregamos. Sabemos que sois bons, quanto sois bravos; E que jamais Tamoyos recusaram Agasalho seguro ao estrangeiro. Mas si quereis em nós, que vos buscamos Com proposta de paz, vingar affrontas Que os nossos vos tem feito; eia, Tamoyos, Disparai vossas flechas; nossos peitos Expostos aqui stão a recebel-as,

Sem que os defendam nossas mãos inermes. »

— Quem nos procura em paz, nos acha amigos; Podeis desembarcar. Jamais Tamoyo, Para dar agasalho ao estrangeiro, Perguntou-lhe quem era, e o que queria. De mais, há entre nós quem vos conheça.—

Com tal resposta do sincero Aimbire,
Ferrou o lenho a praia; e os Missionarios,
Sahindo em terra, recebidos foram
Com grande acatamento; as mãos beijou-lhes
Respeitosa Iguassú, não deslembrada
D'esse uso que aprendêra em São-Vicente;
E a todos mui festiva ía dizendo:
« Eis os dous Abarés nossos amigos l
São estes de quem eu vos tenho dito
Que fallam com seu Deos. De dia e noite
Para fazer-nos bem stão sempre promptos. »

Todos os principaes lhes offreceram Suas pobres palhoças; mas Coaquira Por mais idoso a preferencia teve; E alegre os conduzio para seu pouso, De toda aquella gente acompanhado.

P'ra que nada aos seus hospedes faltasse Cada qual lhes levou algum presente De cuias de farinha, aves e peixes, Igoçabas de vinho e varias fructas; E em frente da cabana da Coaquira, Á sombra de frondosos cajueiros, No chão pozeram tudo, sobre folhas De banana e de inhame; e convidando Os seus illustres hospedes p'ra a mesa, Assentaram-se em roda, e sem cerimonia, Em boa paz comeram; reservando Para o crastino dia a embaixada, E as propostas de paz e de amizade.

Vinda a hora de dar repouso ao corpo, Suspenderam nos cantos da cabana Duas rêdes de palha, recamadas De pennas de sahís e de tocano; E com ellas á escolha lhes pozeram Lindas jovens, que os padres recusaram, Não sem pasmo de gentes tão singelas.

Mal que a aurora raiou ao som do canto De milhões de canóros passarinhos, Os nossos eremitas, ajudados Por Coaquira e alguns outros, prepararam Tosco altar verdejante, e mui florido, Á sombra de um coqueiro, em cujo tronco Pendia um Crucifixo, e cuja rama De aberta e verde umbella lhe servia. Alli o padre ancião e o companheiro, Em alta voz cantando, celebraram O primeiro incruento sacrificio Que viram esses bosques. Curiosos

E pasmados os Indios, mui attentos, De Anchieta e de Iguassú seguindo o exemplo, Em pé ou de joelhos assistiam. Muitos até, co'as mãos no rosto errando, O signal de christão contrafaziam.

Entre esta gente inculta não se acharam Templos, altares, idolos e culto:
Mas si em Tupan, seu Deos, acreditavam, Si ouviam aos Payés, e si temiam Os crueis Anhangás, talvez tivessem (E quem o negará?) um culto interno, Ou danças ou cantigas consagradas Á deidade do bem, do mal aos genios l

Findo o sacro mysterio, os Missionarios Co'os Caciques Tamoyos em concilio Paz p'ra sempre e amizade propozeram, Mostrando os gratos bens que fundiria Para os Indios e Lusos a concordia. Pró e contra razões se levantaram. Em silencio os ouvintes sempre attentos As queixas e as respostas escutando Jamais o orador interrompiam.

« Em fim, Aimbire disse, si é verdade Que desejais viver em paz comnosco, Entregai-nos os nossos prisioneiros; Que tendes como escravos, e com elles Tambem Tibiriçá e Cunhambeba, Caioby, e esse Dias que atreveo-se A raptar Iguassú. Estes punidos Devem ser pelo mal que nos tem feito. Não podemos ter paz co'os tres traidores, Que contra seus irmãos vos dão apoio.»

Como a eloquencia apraz té aos selvagens E a palavra aquecida e perfumada De santa inspiração abala os peitos, A colera dissipa, o amor inspira, E augmenta da razão a força e o brilho; O venerando Nobrega, que via Quanto o seu companheiro moço e ardente, Mais versado na Túpica linguagem, Com prazer pelos Indios era ouvido Pedio-lhe que ao Tamoyo respondesse; E Anchieta obedecendo orou dest'arte;

« Sabei, bravos Tamoyos, que nós somos Servos d'aquelle Deos auctor do mundo. Qu'é pai de todos nós, e nos ordena Que os homens todos como irmãos amemos. Nós vos amamos, sim; e si affrontamos Os perigos do mar e as vossas frechas, É só p'ra obedecer ao seu mandado. O mandado de Deos é que a verdade, Luz eterna das almas, mais sublime. Mais grata que esta luz que aos olhos brilha, Vos seja em fim mostrada, dissipando A noite em que viveis, immersos no caro.

Como ao raiar do sol se abrem os olhos. E tudo alegre renascer parece. Assim abrir-se devem vossas almas A verdade, que Deos por nós vos manda: Então remascereis p'ra f'licidade. E alegres saudareis a nossa vinda. Crede-nos pois, Tamoyos I vís enganos Não espereis de nós. O que fôr justo, Sem que vós o peçais, nós vos faremos. Em breve vos serão restituidos Quantos dos vossos temos prisioneiros: De amigos, não de escravos precisamos, E si os fazemos trabalhar comnosco. É que o trabalho aperfeiçõa o homem: E os que comnosco a trabalhar se avesam. E aprendem nossas artes, nossos usos, Se ulanam de saber mais do que os outros, E ao antigo viver voltar não querem. Mas tu pedes, Aimbire, que te entreguem O desgraçado Dias? E quem póde Dar-te agora o que pedes? Ah l punido Bem punido elle foi! Talvez tu mesmo N'essa noite fatal p'ra São-Vicente Fosses quem lhe cravou no corpo a morte Co'uma setta, que o peito atravessou-lhe. Mortalmente ferido, pouco tempo Após, em dura angustia blasfemando, Morreo como vivera o pobre Dias l Onde estará sua alma? Ah! Deos piedoso Como bom pai as culpas lhe perdôe.

Quanto a Tibiricá, a Cunhambeba, A Caioby, que pedes: onde, Aimbire, Onde está a bondade de tua alma? Onde a tua grandeza e lealdade, Que uma perfidia assim de nós reclamas? Que fé te merecèra quem trahisse D'este modo os deveres da amizade? Si algum nosso inimigo, algum Tapuya Viesse aqui pedir-te as nossas vidas, Tu, Aimbire, com quem junctos comemos, Nos entregáras to aos seus caprichos? Não: jamais um Tamoyo tal fizera! E jamais nos christãos tão vis seremos Que amigos entreguemos tão sinceros. Não, Aimbire, jamais lantes a morte. E si a paz, como espero, celebrarmos, Si fordes todos vós nossos amigos, Tambem por todos vós o nosso sangue Daremos com prazer, como por esses De quem somos amigos, e o seremos. »

Assim fallou Anchieta, e os circumstantes Co'um ligeiro sorriso á flor dos labios, E um olhar entre si, o applaudiram. E o mesmo Aimbire, que melhor que todos Da palavra os encantos conhecia, Posto que de vingança sequioso, Cedeo á força da razão sublime, E calmo respondeo por este modo: « Apraz-me o ten føllar sincero e livre : E si todos os teus tão leaes fossem Como tu e o teu velho companheiro. Jamais guerra entre nós teria havido. A vós ambos conheço e vos respeito; Porque a minha Ignassú, a quem salvastes Grandes cousas de vós me tem contado: Oue o futuro sabeis como o presente. E conversaes com Deos, que vos concede Tudo quanto pedís. Sei, qu'ella o disse, Oue na casa de Deos orando estaveis Pelos vossos, na noite do combate, Quando do céo não sei que mensageiro A ti descendo. Anchieta, a ordem deo-te De entregar-me lguassú, e assim salval-os. Eu não sei por que modo, on por que força Quando com Iguassú me appareceste, Ten olhar, teu aspecto fascinou-me A mim, que dos Payés desprezo o mando!

« Mas quem foi que tocou a retirada, N'esse momento que eu contigo estava? O primeiro signal, cuidaram todos Ser da inubia do bravo Jagoanharo; E n'esse engano os chefes o imitaram. Mas não foi elle, ah não, que morto estava! Quem foi então o auctor da vil estucia? Em que mãos essa inubia atraiçoou-nos? Sabei pois que si então nos retirámos, Por esse engano foi, não por fraqueza.

Mas emfim esquecamo-nos de tudo. E por amor de vós de paz tratemos. Uma sé condição eu vos proponho, Mas justa condição, boa p'ra todos: Figuem os Portuguezes muito embora Com todas essas terras já tomadas Aos filhos dos Tupís e dos Tapuyas; Mas deixem-nos em paz no Guanabara: Respeitem estas terras que habitamos: Nunca mais aqui venham saltear-nos E roubar-nos os filhos e as mulheres; Podem, sim, vir trocar o que quizerem Comnosco em Nitheroy; porém não tentem Jamais alli ser donos de um só palmo D'essa terra, que é nossa; nem se atrevam A rocar e queimar nossas florestas. E a edificar casas e villas. Jamais, jamais consentirei que o façam. Assim teremos paz, senão - só guerral»

Todos os Indios com prazer o ouviram, E justa a condição acharam todos. Mas Anchieta, que nada promettia Com tenção de illudir, assim replica:

« Bravos Tamoyos, bem fallára Aimbire, E a sua condição mui justa fôra, Si de terras sómente se tratasse. Terras e terras temos nós de sobra Por todo o mundo, áquem e além dos mares.

Mas sagrado dever por Deos imposto Nos obriga a tratar das vossas almas: Esqueccis-vos talvez que a luz do Christo Deve raiar p'ra vós? Qu'elle nos manda Prégar-vos a verdade, e conduzir-vos A graca, á salvação, e á liberdade? Não essa, que vos faz andar errantes. Mas a que livra o homem do peccado, Do dominio do inferno e da ignorancia: E como este dever cumprir podemos, Si no meio de vós não habitarmos, Para bem vos servir, edificando Igrejas, casas, villas, onde o exemplo Acheis das boas obras co'a doutrina Que á civilisação guiar-vos devem? Homens incultos n'uma terra inculta, Sem haver quem os tire da ignorancia, Naufragos são em vasto mar perdidos, Que a morte bebem no volver das ondas. Deos, que o mundo creou, e fez o homem Dotado de razão e á imagem sua, Quer que o homem também trabalhe e crie. E por isso nos deo a terra bruta: E quem desobedece á lei suprema, Cultivar desdenhando a si e a terra. Quasi que perde a natureza humana. Vêde que desejais o proprio damno l»

Com ar de reflexão, que denotava Desejo de acertar em bivio estranho, Ia Aimbire fallar, quando temendo Que elle fosse acceder, assim o atalha O Franco Ernesto, de Potira esposo:

« Aimbire, antes de unir-me á tua filha Já tinha unido a minha sorte á tua. Certo que tu jamais consentirias Em ter paz e amisade com tal gente, Oue de terra e de escravos não se farta. De mais the tens cedido. E vós, Caciques. Não acabais de ouvir os seus intentos? Bem preciso ante vós fallou Anchieta. Do bello Nitheroy nas ferteis margens, Oue ha muito os Portuguezes vos disputam. Ouerem elles erguer villas e igrejas, E assim a seus escravos reduzir-vos, E de tedo esbulhar-vos dessas terras. Dessas tão poucas terras que vos restam. E onde estarieis já sem o soccorro One os Francezes amigos vos tem dado Na defesa dos vossos patrios ninhos? Onde irieis agora, como as aves Chorando, quando os ninhos vêem tomados Pelas serpes, que os ovos lhes devotam? Onde irieis achar remoto asylo P'ra tão grande furor de perseguir-vos? Promette-vos Anchieta doutrinar-vos E instruir-vos na lei de Jesus-Christo: Mas quem de vós lhe pede esse serviço. Que caro pagareis co'a liberdade?

Falta acaso entre nós quem vos instrua? Não temos nós Lerys, Richers não temos, Chartiers e outros muitos, que a verdade Melhor mostrar-vos podem, sem roubar-vos A vossa liberdade e independencia? E em troco d'esses bens, que a tudo excedem, Que outro bem estes padres vos prometteni? A civilisação?.. Fatal presente! A civilisação, qual dar-vos podem, Qual ao vencido o vencedor concede. Vos inspirára horror si a conhecesseis. Eu, que n'ella nasci, eu que a conheço, D'ella fugi pr'a sempre. Embora digam Que homens incultos sois em terra inculta; Antes, antes assim. Aqui, ao menos, Longe d'essas nações civilisadas, Somos todos iguaes. Ninguem de fome E afadigado morre sem asylo, A par do rico, que no fausto vive A custa do suor da pobre gente! Aqui o que Deus dá pertence a todos. Aqui não ha tyrannos, nem escravos, Não ha ferros, prisões, não ha fogueiras, Que elles do Santo Officio denominam. Onde frades infames, furibundos, Queimam por cousas vas as creaturas, Homens, mulheres, velhos e criancas! Oh vergonha da Europa! E Reis, e Papas Protegem essa infamia | oh crime horrendo ! Oh impostura atroz! Filhos dos bosques.

Homens da Natureza! Deos vos livre Da civilisação, que dar-vos querem. Outra sorte melhor vos reservamos, Nós, que de tantos crimes indignados Fugimos para sempre á velha Europa; Nós, que viver comvosco desejamos Como vossos irmãos, como homens livres, Ensinando-vos tudo o que sabemos. Comvosco em Nitheroy, p'ra sempre unidos, Pelos laços de amor e de amizade, Uma nação faremos, nova e grande, Livre, forte, temida, e sem exemplo. Para nos proteger n'esta alta empreza Temos em Nytherov novo socorro De algumas nãos francezas, apinhadas De homens todos como eu vossos amigos. Outras virão após com gente nova. Nada temais, Tamoyos I decididos Podeis zombar dos inimigos vossos! E dizer corajosos: — Portuguezes, Paz comvosco e allianca não queremos.»

Bem respondera Anchieta ao calvinista, Si Aimbire interrompendo não bradasse: « P'ra que tanto fallar inutilmente? O qu'eu disse, está dito; e terminemos. Restituam os nossos prisioneiros, E, si quizerem paz, em paz nos deixem.» E á longa discussão assim poz termo.

la soando a nova, que chegados Eram a Iperohy os Missionarios, Dos quaes, dizia Ernesto e alguns selvagens, Serem duas espias disfarcadas, Vindas p'ra ver o campo dos Tamoyos, E dar aviso aos seus, que após viriam Por sorpreza atacal-os. Como o embuste Azas parece ter, e accesso facil No humano coração a crer propenso Sempre em tudo que é máo; um tal boato Pelos sertões voando, e logo crido, Alvoracava o animo dos Indios, Que em chusmas vinham p'ra matar os padres. E até Parabuçú, que longe estava, Correo a Iperohy, dos seus seguido; E inopinado entrando na cabana One abrigava os dous santos cremitas, Os achou de joethos, co'as mãos postas, E suspenso ficou, vendo esses corpos Que o continuo jejum emmagrecêra; E essas mãos descarnadas, e essas faces Pallidas, transparentes como a cêra Oue se queima no esquife dos finados: E com pasmo os olhava. A voz erguendo, Calmo lhe disse Anchieta: « P'ra que tantos E armados contra duas creaturas Fracas e sem defesa? Uma crianca P'ra tirar-nos a vida bastaria l Eia. Parabucú | Eis-nos immoveis: Bem nos podes matar como quizeres.»

Envergonhado o Indio retirou-se. Dizendo aos companheiros: « Dai-lhes antes Alguma cousa que lhes mate a fome, Que elles de fome e de fraqueza morrem.»

Soube Pindobuçú que era chegado Seu filho a Iperohy com tal intento, E já corria a soccorrer os padres, Quando com elle, que d'alli voltava, No caminho encontrou-se; e ouvindo o caso, Disse: «Oh Parabuçú, meu bravo filho, Tu me enches de alegria por não teres Manchado as tuas mãos no sangue insonte Dos grandes Abarés nossos amigos. Respeita-os sempre, e nunca mais medites Fazer-lhes mal algum; antes defende-os.»

Porém alguns dos Indios, não convictos Da virtudo dos dous religiosos, Apezar dos esforços de Coaquira E de Pindobuçú em defendel-os, Contra elles murmurando, persistiam Na barbara intenção de assassinal-os; O que sabendo Aimbire, irado e presto. Foi ter com os turbulentos, e lhes disse: «Saibam todos qu'en dei minha palavra A estes Abarés, que aqui podiam Comnosco estar sem susto; e quem matal-os, Co'a vida pagará o infame arrojo.» E assim os mãos intentos se acabaram.

Tendo d'est'arte os padres conseguido Dos Tamoyos ganhar a confiança, Disse Nobrega a Anchieta : - É necessario, Irmão José, que o tempo aproveitemos, E que vá um de nós a São-Vicente Patrocinar a causa d'estes Indios; Dizer o que aqui temos visto e feito; Pedir que os prisioneiros restituam Para satisfação do nosso empeuho; Escrever p'ra Lisboa, e p'ra Bahia, Rogando a Mem de Sá que sem demora Mande gente p'ra o Rio de Janeiro Fundar uma cidade, antes que o façam Os astutos Francezes protestantes, Que com grandes promessas e bom trato Vão ganhando a affeição d'estes selvagens, E com tal arte aos nossos se avantajam; Que infelizmente os nossos Portuguezes Querem tudo levar a ferro e fogo. E quem de nós ficar, não fica ocioso, Que tem de apostolar entre gentios, Entregue ás privações, á morte exposto, E sujeito aos embustes do demonio. De todos estes inimigos do homem Na lucta assidua triumphar deve elle Para gloria de Deus, e honra da igreja.»

« Padre, responde Anchiela, si consentes, Escolho aqui ficar. Tua palavra Tem mais autoridade em São-Vicente. É justo que os trabalhos se repartam Segundo as aptidões e as forças nossas.»

Sempre modesto e corajoso escolhes
 Os maiores perigos. Assim seja :
 Caia o peso maior sobre o mais forte.

Tendo n'isso assentado os dons amigos, Seus intentos aos Indios expozeram, E qual d'essa partida a justa causa. E os Tamoyos, que muito n'elles criam, Contentes co'a ficada de Anchieta, Na partida de Nobrega assentiram. E tudo emfim disposto, pezarosos Os dous santos varões se separaram.

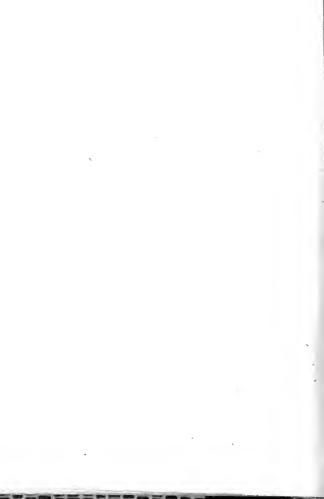

# CANTO DECIMO

#### Argumento

Grandeza d'alma de Anchieta. — Suas diversas occupações entre os Tamoyos; cura, catechisa e compõe um poema latino em louvor da Santa Virgem. — Impacientam-se os Tamoyos com a tardança da resposta de Nobrega. - Annuncia-lhes Anchieta que em tres días receberão noticias de paz.— Chega com effeito Cunhambeba no dia prefixo, trazendo cartas de Nobrega, os prisioneiros e presentes. - Regressa Anchieta para São-Vicente. - Pouco dura a paz. — Chega o Capitão-mór Estacio de Sá ao Rio de Janeiro, e comeca a fundar a fortaleza da Praia Vermelha e a Cidade velha. — Vai Aimbire atacar os Portuguezes.— Prolonga-se a guerra. — Estacio de Sá manda Anchieta á Bahia pedir soccorro a seu tio Mem de Sá. – Vem este, trazendo a seu bordo o Bispo D. Pedro Leitão, e Anchieta já com ordens sacras. - Em dia de São Sebastião atacam os Portugúezes as trincheiras de Uruçú-merim e de Parnapicuhy, onde Estacio de Sá é mortalmente ferido.— Morte de Iguassú e de Aimbire.— Fundação da cidade do Rio de Janeiro. - Anchieta dá sepultura em suas praias aos cadaveres dos dous esposos.

# A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS

### CANTO DECIMO

Quanto me apraz a egregia heroicidade Do illustrado varão, que não movido De affecto vil, mas só de amor guiado, Mil perigos e a morte assoberbando, Todo se sacrifica a bem dos homens! Que outra virtude a tanto amor iguala? N'esta mansão de cardos e de espinhos, O vero heroismo, que o dever só segue, Floridas c'roas p'ra exaltar não busca, Nem os applausos e o pregão da fama: Mas nem por isso o merecido encomio Lhe negue a Musa da virtude amiga; Antes mais sonorosa a voz erguendo, Faca o mundo entoar do justo o nome. Anchieta! de ti fallo, e o céo conceda Que eterno o nome teu sõe em meus versos. 14

Interprete sincero da lei santa, Que o Cordeiro de Deus legou aos homens, Anchieta, igual no amor, no zelo ardente Aos que da morte o Vencedor ouviram, Todo se consagrava a bem dos Indios, Praticando as virtudes que ensinava No meio d'esta gente inculta e fera.

Sua alma pela fé purificada Era como um altar da caridade, Que em todos os seus gestos transluzia, E sublime expressão lhe dava ao rosto. Seu descarnado corpo, enfermo e fraco, Só por essa virtude roborado, A todos os trabalhos se amoldava.

Inda dormia a virgem Natureza,
E os alados cantores somnolentos
O hymno matinal não gorgeavam,
E já essa alma activa, que a seu corpo
Poucas horas só dava de repouso,
Anticipando o albor da rosea aurora,
Álerta, erguia a Deos seu primo arroubo;
E do dia afanoso que o esperava,
Distribuindo as horas e os trabalhos,
Forças pedia ao céo p'ra tanta lida.

Com todos repartindo os seus cuidados, Ia pela manhā colher nos bosques Plantas medicinaes, que elle levava Aos que enfermos jaziam, já deixados Dos seus rudes, ineptos mesinheiros, Que si algum tanto o mal lhes resistia, Depressa desistiam de cural-o: E elle mesmo, o remedio preparando, Lhes dava carinhoso, e os animava Com palavias de affecto e de conforto, Que a esperança e o vigor infundem n'alma. E a não poucos roubando á morte certa, P'ra o rebanho de Christo os conquistava. No clinico exercicio muito assiduo O seguia Coaquira, ora aprendendo, Ora a pratica sua revelando.

N'essas horas do dia, em que os Tamoyos, Depois da caca, juntos repousavam Sobre a fresca verdura, á sombra amiga Do bosque protector visinho á Taba; E sorvendo e soltando o fumo odoro Dos tubos de taquára, que embocavam Cheios de seccas folhas de pituma, (1) Se aprazem a ouvir estranhos casos, E a memorar seus feitos e combates: Anchieta, sempre assiduo em doutrinal-os. Alli se apresentava e lhes fallava, D'alma, da vida eterna, do futuro Do premio e do castigo além da morte, Da gloria perennal, pura, celeste Aos justos reservada, e dos horrores D'esse Inferno em que os maos vão abysmar-se.

Contava-lhes de Christo a santa vida, Seu infinito amor aos homens todos, E o tremendo, sublime sacrificio Do seu saugue vertido p'ra salvar-nos, E jamais d'essa morte elle fallava Sem que os olhos de lagrimas se enchessem.

Como de Antão, nos ermos, a virtude Os corações das feras abrandava: Assim de Anchieta as vozes commoviam Os peitos d'esses homens da Natura, Que p'ra melhor ouvil-o, pouco a pouco Erguendo-se da terra, se formavam Em torno d'elle em circulo compacto. E quando o eremita, respirando, Sen vehemente discurso suspendia. Questões sobre questões lhe dirigiam. Ora Pindobucú, ora Coaquira, Sobre os pontos sublimes que os tocavani. E Iguassú, que aprendêra em São-Vicente A doutrina de Christo, a vida e as obras, Do sen saber ufana, ora chamava A attenção das mulheres que o escutavam. Ora lhes repetia o que la ouvindo, Como p'ra mais gravar-lhes na memoria As cousas que mais gratas lhe soavam.

Só Aimbire em silencio tudo ouvia, E no fim perguntava ao Missionario : -- Acaso os Portuguezes não conhecem Essa santa doutrina que nos pregas? Como pois contra nós em guerra assidua, Sem medo de seu Deos, crueis se mostram? On porque elles de Deus ao Filho adoram, Lhes é dado o poder de perseguir-nos? Si elles do céo ás leis desobedecem: Que Deos é esse então que os deixa inpunes, E vem por tua bocca ameaçar-nos?

«Livres os homens são, the respondia O illustrado varão; de livre impulso Quer Deos que os homens seus preceitos cumpram, Sem o que nenhum merito teriam. Nem todas essas atvores regadas Pelas agnas do céo dão fructos doces; Mas vós, que os bons colheis p'ra alimentar-vos, Não destruís os troncos dos acerbos. A grandeza de Deos dá vida a tudo, E tudo serve a Deos por modos varios. Elle tudo conhece, e a nenhum deixa Sem premio ou sem castigo na outra vida.»

Com estas e outras praticas contínuas Anchieta os dias seus santificava. No meio d'essa virgem Natureza, Onde pouco o recato occulta aos olhos O aguilhão de paixões concupiscentes, Elle moço e severo, p'ra furtar-se A pensamentos vís e ao ocio indigno Que embala os corações em devaneios, Votos fez de cantar na Lacia lingua A pureza da Virgem Soberana, Que os castos pensamentos apadrinha D'alma, que ao throno seu a fé sublima.

Quando entre o céo e o mar o sol no ocaso Seus ultimos fulgores dardejava, Tingindo o berco seu de um mesto rôxo; N'essas placidas horas em que os bosques Se cobrem de sombria magestade. Ia o vate christão meditabundo Vagar sósinho na deserta praia, Co'a mente cheia de celeste assumpto Oue em versos de seus labios derramava. Como p'ra vel-o, e alumiar-lhe os passos, Entre os cirios do céo se erguia a lua, Longa zona argentina reflectindo Sobre o mar salpicado de ardentia: Disseras ser um rio de luz pura, Oue de vulção celeste a flux surgindo. Em campo diamantino deslisava!

Ao fulgor d'essa luz, tão cara aos vates, Elle co'o sen bordão ia escrevendo Seus espontaneos versos sobre a areia, Que das vagas os beijos alisavam; E na firme memoria recolhendo Essa correcta pagina, deixava Que o mar na enchentelhe varresse os traços Quantas vezes Aimbire receioso D'esse nocturno vaguear na praia, Se escondia co'os seus, e o surprendia No poetico arroubo murmurando: Ora os olhos p'ra o ceo erguendo e os braços, Ora co'a dextra compassando a ideia. E certos qu'elle só com Deos fallava, Para a cabana após o acompanhavam.

Uma voz se espalhou que alli notou-se. Branca pomba adejar em torno ao vate.

Oh mil vezes feliz a alma sublime Que abrazada no fogo da poesia, Tudo que a toca de harmonia envolve, Como a flor embalsama o ar que a beija! Oh certo, quando Deos mandou que o homem Fallasse, e elle fallou cheio de assombro, Foi n'um bymno de amor que a alma em seus labios Espontanea expressou seu pensamento.

Cantava Anchieta; e que al fazer podia, Que mais grato ao céo fosse em tal soidade, Em horas taes que o vulgo ao ocio entrega? Mas quem alli seus cantos entendia? O céo, o puro céo, p'ra quem cantava; Esse céo que o inspirava; e após, mais tarde Biblicos hymnos inspirou a Caldas, E a São Carlos os cantos numerosos Da sidéria Assumpção da Santa Virgem. Esse céo, onde os Anjos já sabiam
Os nomes de Durão, dos Alvarengas,
De Basilio e de Claudio, e de outros vates,
Que em seculos futuros assomando,
A terra do Cruzeiro honrar deviam.
Inspire-me esse céo, que vio-me infante
Nos braços maternaes beber c'o a vida
Esse amor da harmonia que afagou-me;
E possa ouvir meu canto derradeiro,
E o meu suspiro extremo, n'essas terras
Do saudoso Carioca, onde descançam
Os ossos de meus pais. E Deos conceda
Que junto aos ossos seus meus ossos jazam.

N'essas lucubrações que a mente apuram, N'esses santos trabalhos que edificam, Via o servo de Deos tranquillamente Dias, semanas, mezes ir passando, Sem o peso sentir do sacrificio.

Cinco signos o sol passado tinha, Do Geminis á Libra percorrendo Desde que alli vivia o anachoreta; E já o ardente chefe dos Tamoyos Longo achava o armisticio, e demorada De Nobrega a resposta promettida, Que os ajustes de paz ratificasse. Os Francezes, instructos nas fallacias Com que em casos taes a gente culta, P'ra illudir o inimigo, temporisa, A não mais esperar os incitavam. Além d'isso temiam que os Tamoyos Os conselhos seguindo de Anchieta, Por esperanças vás e iguaes promessas, Desistissem da guerra e se espalhassem. E elles sós n'estes bosques contra os Lusos Nem as vidas siquer salvar podiam.

Mas o chefe selvagem, cujo peito Nem medo, nem vilezas abrigava, Calmo lhes respondia: «Nada temo. Tarda a resposta, é certo, e já me cança Este longo esperar: porém Anchieta Foi quem nos procurou co'o seu amigo, E ambos por esta paz muito se empenham. Elle não mente, nem fugir procura, E confiado em nós, tranquillo vive. De que pois receiar? Que nos illudam? Bem caro pagarão si a tal ousarem! Não temos nós Anchieta em poder nosso?»

Já contrarias razões os indispunham, E a zizania no campo apparecia, Quando o santo ermitão veio dizer-lhes, Que uma celeste voz lhe annunciára Que como o sol tres vezes se mostrasse, Antes de transmontar a vez terceira, Novas de paz ao campo chegariam.

Entre a duvida e a crença vacillantes,

Mas curiosos todos acudiram Quaes desde o amanhecer, quaes desde a sesta, E a praia encheram na aprasada tarde.

Com espanto e prazer tumultario, De uma ponta de terra surgir viram Esquipada canôa, já visinha, Demandando a enseada. Indio galhardo Na prôa vinha em pé, fazendo acenos Em signal de amizade.

- Donde vindes?

Toda a chusma bradou.

« De São-Vicente.

E de paz boas novas vos trazemos.»

Quem tal resposta deo foi Cunhambeba,

Que mal saltando em terra, co'os Tamoyos

À liberdade e aos seus restituidos,

Genuflexo beijou a mão de Anchieta,

E uma carta de Nobrega entregou-lhe.

E sem mais esperar indo á canôa,

D'alli voltou com todos os remeiros

Carregados de agrarios instrumentos,

Panos de vivas côres e avelorios,

Que aos pés do padre em montes depozeram.

Lida a carta, e exultando, assim se explica O servo do Senhor: « — Foi Deos servido Minhas preces ouvir, e dar-me annuncio D'esta paz, que ora vejo confirmada! Infinita de Deos é a bondade! Altos, inexcrutaveis seus mysterios! Graças demos ao Céo. Não mais da guerra Nos divida o furor. Cessem os odies, Apaguem-se as lembranças do passado, E vivamos em paz, oh caros filhos, Como Deos quer que irmãos entre si vivam. Recebei, reparti estes presentes, Penhores d'amizade que nos une : Instrumentos de paz, deixai por elles Essas armas crueis tintas de sangue. A terra cultivai, lutai com ella. Que assim domam-se os barbaros instinctos. Eu vos devo deixar; e assaz me custa Separar-me de vós, porém minha alma Lembrados vos trará. Em toda a parte Em mim tereis um defensor e amigo, Testemunha de vossa lealdade.»

« Só por amor de ti, voltou-lhe Aimbire, Acceitamos a paz que, não pedida, Nos vieste propor co'o teu amigo. Vê bem que a tua gente a não quebrante; Que entre nós ninguem falta ao promettido. »

Inda essa noite alli juntos passaram, Mas a crastina aurora separou-os. Cada qual n'esse ensejo ao peregrino Trouxe por despedida alguma offrenda De pelles de animaes, aves e fructas, Parcos dons que o amor encarecia. Jamais com tanta dor, com tanto choro Ternos filhos o pai viram saudoso Partir dos braços seus p'ra longes terras; Nem do amor filial mais convencido Mesto pai de seus filhos separou-se. Pindobuçú, a filha e o ancião Coaquira, Cujos peitos a fé mais penetrára, Com vehementes instancias lhe rogavam Que depressa voltasse áquellas plagas, Onde por elle a suspirar ficavam. Anchieta o prometteo; e da canôa, Que de um tiro amarou-se, abençoou-os.

Quão pouco os embalou a doce crença D'essa paz mal firmada. — Ai! pobres Indios! A paz, que vos outorgam taes senhores, Que de tudo que é vosso se crêm donos, É a vida de escravo, e o dever cego De ceder-lhes a terra, e obedecer-lhes. Tal é a paz que ao fraco outorga o forte, Que a despeito da voz da consciencia Tem convertido a força em jus sagrado, E em suprema razão o vil egoismo.

Grosso enxame de profugos Tamoyos Alli chegou, com Guaxará seu chefe, Dando a nova fatal que a Lusa frota, Com grande estrondo o Guanabara entrando, Gente sem conta despejára em terra. Era Estacio de Sá, que obedecendo Da Augusta Catharina ao regio mando, Com duas nãos deixára a foz do Tejo, E alli era chegado co'o reforço De mais dous galeões, que na Bahia Lhe dera Mem de Sá, seu nobre tio, Governador geral d'estes Estados; E outros navios, barcos e canôas Com que se reforçára em São-Vicente, D'alli trazendo grande copia de Indios, E os Missionarios Oliveira e Anchieta. Ordens trazia de expulsar os Francos De todo o Nitheroy, e em su s margens Do Janeiro á cidade dar começo, Como já Mem de Sá proposto havia.

Junto do alto penedo Pão d'Assucar, Balisa natural do immenso golpho, Já o Capitão-Mór intrincheirado, De forte praça os bastiões erguia Na praia, que Vermelha hoje chamamos.

Como ao som de um trovão inesperado Mudas e quêdas por um ponco ficam As aves que chilravam saltitantes, Mas passado o momento da surpreza Em confusas bandadas vão gritando; Assim por breve espaço estatelados Alli ficaram todos com tal nova, E suspensos se olhavam; mas ao pasmo Succedeo o furor; e pelo campo, Correndo em confusão, iam bradando: «Guerra! guerra! Corramos! temos guerra!» E sem mais esperar de Aimbire as ordens, Armados p'ra marchar se apresentaram.

« Bem eu vos amoestei, dizia Ernesto Genro de Aimbire, que esta gente iniqua Nos queria trahir com vas promessas ! Bem eu vos amoestei que repellisseis A proposta de paz, infame engodo Com que temporisar só procuravam. Véde se eu me enganei! Eil-os agora Que reforçados vém, jactanciosos, Da vossa boa fé dar-vos a paga. »

Do furibundo olhar do irado Aimbire
Despeito, odio, vingança flammejavam.
Do Francez as palavras como espinhos
Mais o picavam que a fatal noticia;
E o silencio da colera rompendo:
« Antes assim, bradou! Agora ao menos
Melhor conhecem todos o inimigo.
Acabou-se a piedade; e dura guerra,
Guerra de morte aos perfidos farcmos.
Ronque da marcha a inubia, á guerra vamos,
E por terra = por mar, eia, partamos.»

Todos da guerra o brado repetiram, Menos os dous anciões, que se lembravam Das prégações de Anchieta e já temiam O castigo do Céo, e o fogo eterno.

« Que ides fazer ? Pindobuçú bradava: Sabeis vós que intenção traz essa gente ? Si ella vem contra nós, ou contra os Francos, Que inimigos são seus ? Deixai, oh filhos, Qu'elles lá entre si sem nós se matem.»

Do outro lado Coaquira ia dizendo:
«Não quebremos a paz que promettemos
Ao amigo de Deos, que p'ra salvar-nos
Nos veio procurar. Os Portuguezes
Mais fortes do que nós a paz pediram;
É que comnosco em paz viver desejam:
Porque iremos sem causa provocal-os?»

Estas e outras razões iam soltando Os dous prudentes velhos convertidos; Mas todos vozeando caminhavam Sem prestar-lhes ouvidos. Só Aimbire Indignado bradou: — Velhos, calai-vos: Si isso é medo, ficai-vos: quem vos chama?

« Como posso ficar? volta-lhe o sogro. Não levas tu meus filhos? E sem elles De que me serve a vida, que me pésa? Irei morrer com elles a teu lado; Que si boje algum temor me esfria os membros, Não é da morte, ah não! é docastigo Qu'esse terrivel Deos reserva áquelles Que desprezam as leis dos seus ministros.»

« Quem vai crer no que diz gente tão falsa? Replicou-lhe o guerreiro destimido. Quão diverso te vejo do que foste l Pensa em teu Comorim qu'elles mataram, E despreza de Anchieta as ameaças, E os contos vãos com que turbou-te o siso.»

Nada mais disse o velho. O extincto filho N'alma vagou-lhe, e um ai roçou-lhe os labios!

Eil-os em fim a Nitheroy chegados; E á vista das muralhas mal erguidas Da nova fortaleza, onde tremóla Das Quinas o estandarte, enfurecidos Investem os Tamoyos, disparando Settas e settas, que lhe chovem dentro. Das trincheiras bramando os arcabuses, Entre raios e fumo a morte espargem. Redobra-se o furor de dia em dia; Repetem-se os ataques; dura a guerra, Succedem-se as ciladas. Longos mezes Se devolvem na lucta porfiosa. Aimbire não repousa; a sua gente, Ceifada pelas flechas e pelouros, Com reforços continuos se renova.

Duas vezes a terra completára

Sua orbita annual do sol em torno, E a lucta pertinaz sem fim renasce! Cançada anda de Estacio a forte gente, Falta de munições e de socorro; E o sabio capitão, que a tudo attende, Sobre a sorte dos seus dubio e cuidoso, Manda Anchieta á Bahia, eucarregado De expôr a Mem de Sá suas fadigas, E pedir-lhe efficaz, prompto socorro, Com que possa pôr termo ao longo pleito.

Cumpre Anchieta a missão; e ao mesmo tempo O ensejo aproveitando, alli recebe Do seu noviciado o augusto premio, Que os deveres lhe impõe do sacerdocio.

Mem de Sá, cujo peito ama as fadigas E os perigos da guerra, aprestar manda A armada, e prompto vem, trazendo Anchieta, Dar a Estacio socorro decisivo.

No Aquorio signo, em meio, o sol gyrava, Quando de Nitheroy, no immenso golpho Entrou soberba a protectora Armada, Saudando a terra e a nova Fortaleza Co'os trovões das flammigeras bombardas Que respondidos foram das ameias.

Ao prolongado, horrisono ribombo. Que no vasto reconcavo res**óa**, Surgem dos bosques, accorrendo ás praias, Grandes cardumes de emplummados Indios, Qual espessa floresta movediça, Que do mar de improviso assombra as margens.

Vê-se entre elles Aimbire, olhando attento Para a Armada fatal. Na capitànea Fitos os olhos tem, e a reconhece: - É Mem de Sá! - murmura, e do passado Cruel recordação lhe aviva n'alma Do forte Coligny o atroz combate, E põe-lhe o vencedor alli presente l Essa não, essa não morte lhe augura l Passa a dextra na fronte anuviada: Mésto os olhos do mar ergue ás montanhas, Que sublimam do golpho a magestade, E as vai como saudando. Após os volve De um lado e d'outro aos seus, á filha, á esposa, Que alli com elle estão. Adeos saudoso, O ultimo adeos, dizer parece a tudo! De novo involuntario á não attenta. E a lagrima, que a dôr lhe nega aos olhos. Lhe cahe no coração petrificada l

- Ficaremos aqui? - Bradou-lhe Ernesto: - Que nos cumpre fazer? -

Como acordando: «Combater e morrer! — voltou-lhe Aimbire. Não podemos no mar ir atacal-os;

Mas vamos esperal-os nas trincheiras

De Parnapicuhy. Da nossa gente Em Uruçú-merim metade fique, P'ra que melhor possamos defender-nos, Sem tudo aventurar n'um só combate.»

Disse, e a um aceno as turmas o seguiram, Deixando as praias que branquejam nuas.

Entretanto em concilio se reunem Estacio e Mem de Sá, e os mais illustres Da companha dos dous. Conformes todos Sobre o plano de ataque discutido, Commette Mem de Sá a grande empreza A seu nobre sobrinho, decidindo, Que no crastino dia, consagrado Ao Santo Padroeiro da cidade, Rompa a batalha ao resurgir da aurora.

Ao alvorar da fausta madrugada P'ra a morte a brava gente se apparelha, Com grande devoção ouvindo a missa Que Dom Pedro Leitão na não celebra; E a benção do prelado recebendo, Em rapidos bateis demanda a terra.

Já de Uruçú-merim os defensores, Que Ernesto e Araray capitaneam, Francezes e Tamoyos, nas trincheiras Com petouros e settas os recebem. Já em terra os do mar saltando ayancam Por São Sebastião chamando todos. Estacio os guia; ninguem teme a morte! N'ala direita vai Gaspar Barbosa, Illustre capitão de mar e guerra, E na sinistra Salvador Corrêa, De Estacio e Mem de Sá primo e sobrinho, Que por morte d'aquelle tomar deve Bem cedo do Janeiro a governança.

Trava-se horrenda e se encarnica a lucta; Roncam bombardas, arcabuzes troam, Balas e frechas pelos ares zunem. Ninguem cede em valor ao seu contrario; E, no ardor de matar, ninguem se guarda; Já nos fossos espuma o sangue em lagos Em que rolam cadav'res mutilados, E sobre elles os vivos ás trincheiras. Leões ferozes, rábidos investem. Victoria! - brada Estacio: e o furor cresce De um lado e d'outro ao grito de - victoria l Inutil resistencia l.. Indios. Francezes, E os seus chefes na atroz carnificina Mortos todos em montes cahem por terra! Tambem alli da vida despedio-se O bravo Capitão Gaspar Barbosa, E outros muitos varões e gente ignota De grandes feitos instrumento inglorio.

A Parnapicuhy os vencedores D'alli vão gloriosos e açodados.

Lá os espera Aimbire, Eil-o! seus olhos Parecem fuzilar vendo o inimigo. Ao crebio trovejar da artilharia Sua alma irada como o mar se espraia. Não repousa seu braço; a morte o impelle, E em cada frecha ervada um rajo vibra. Em torno d'elle em vão seus companheiros Feridos cahem bramando, ou mortos relam Salpicando-o de sangue: elle os conculca, E a toda a parte voa. Em vão lhe zunem Os pelouros em torno: elle os affronta! Das trincheiras pedaços arrancados Curvos the passam sobre a hirsuta fronte. Sobre combros de mortos e ruinas Desafiar parece a terra e o inferno. Oue ante elle em fumo, em fogo se desfazem. Abobodas de fumo em que lampejam Mil vermelhos fusís o azul encobrem Do céo de Nitheroy. É poite horrenda, Medonho meteóro onde combatem Demonios infernaes .. Aimbire! Aimbire! Vè quão poucos dos tens já se defendem! Em vão luctas, oh Indio | O sol que desce, Occulto aos olhos teus por tanto fumo, Ha de ver amanha a cruz alcada Nas praias do Janeiro, e d'ella em torno, A voz de Mem de Sá victorioso. Erguer-se uma cidade, a quem destina Grande futuro o céo...

Inda um momento

O Indio seguirei. Victima illustre De amor do patrio ninho e liberdade, Elle que aqui nasceo nos lega o exemplo De como esses dous bens amar devemos.

Poucos lhe restam da guerreira tribu, Que livre aqui nasceo, e morreo livre. Iguassú sua esposa, que o não deixa, Varado o peito, aos pés lhe cahe e expira. Sem exalar um ai! Pára instantanco O indomito Tamovo... Ante o inimigo. Que - victoria - já brada, Estacio avulta, E uma setta de Aimbire a esposa vinga, Ferindo o Capitão, que da victoria Por poucos dias gozará dos louros. Rapido após como um possesso toma O cadaver da esposa, ao hombro o lança, Empunha a herculea maca e feroz brada : «Tamoyo sou, Tamoyo morrer quero, E livre morrerei. Comigo morra O ultimo Tamoyo; e nenhum fique Para escravo do Luso, a nenhum d'elles Darei a gloria de tirar-me a vida.»

Rabido e cego, meneando a maça, Foi abrindo uma estrada de cadav'res Por entre o inimigo, e ao mar lançou-se!..

Quando no dia crastino os valentes Companheiros dos Sás, já d'estas plagas, Que Anchieta abençoára, se apossaram, Traçando do Janeiro os fundamentos, E a São Sebastião um templo erguendo; Viram nas ondas fluctuar dous corpos Que o mar na enchente arremessára ás praias. De Aimbire e de Iguassú os corpos eram l Vio-os Anchieta com chorosos olhos; Para a terra os tirou; e n'essa praia, Que inda depois de mortos abraçavam, Sepultura lhes deo, p'ra sempre unidos l

Excelso Imperador, que justo empunhas O sceptro do Brasil, onde Teu berco -Por seu ardente amor foi embalado: Onde um só coração não ha que um throno De amor Te não consagre; onde espontaneas De livres cidaçãos as gratas vozes Tuas grandes virtudes apregoam; Tu, cuja vida vivifica os germens Da gloria nacional, que te circumda: Defensor do Brasil, Tu que, instruido Dos deveres de Rei, sabes que o throno. Barreira de paixões desordenadas. O apoio deve ser da liberdade, Da justica e da paz, e o altar sagrado, Cujo fogo perenne animar deve Sciencias, lettras, artes e virtudes; Monarcha Brasileiro, acceita o canto Oue Te dedica o vate agradecido; E faze que outros muitos mais ditosos, Porém não mais da nossa terra amigos. Eterna gloria dêm a Ti e á Patria.

# NOTAS

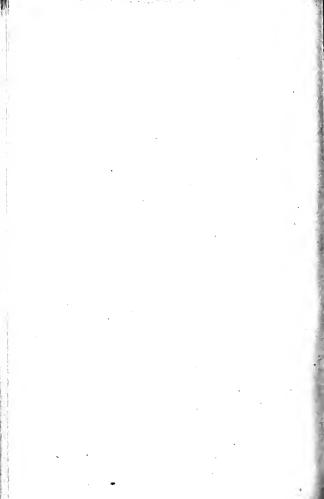

# NOTAS

#### CANTO I

## Nota 1, pagina 12

# Docura derani do Carióca as aguas

Diz Rocha Pitta, apoiado em uma tradicção, que as aguas do Carióca tem a virtude de dar buas vozes aos musicos. Vem esta crença dos Indios, por quanto os Tamoyos, que habitavam o Rio de Janeiro, eram mui dados á musica, e mui conhecidos e estimados entre todos os selvagens pelo seu talento poetico, como affirma Gabriel Soares. Por muito tempo foram os filhos do Rio de Janeiro appellidados Cariócas, por causa do grande chafariz da sua capital, onde correm as aguas d'esse rio, si bem que já hoje misturadas com as de outros: e sabem todos quanto os Fluminenses amam e cultivam a música e a poesia; e no amor da patria e liberdade, parecem-se elles com os antigos Tamoyos.

### Nota 2, pagina 14

#### Feroz sucuriúba horrida ronca

A sucuriúba é uma serpente de 40 pés de grandeza, só anda na lagôas e pégos de aguas mortas. Atando a cauda a uma raiz ou ponta de pedra, no fundo d'agua, agarra todo o vivente que se aproxima á margem, e o engole sem o despedaçar, como fazem as cobras na Europa aos coelhos: ronca debaixo d'agua, ouvindo algum estrondo fóra as lontras são os seus maiores inimigos. (Ayres do Casal, Corographia Brasilica).

## Nota 3, pagina 19

## Como o guará que perde as alvas pennas

O guará, uma das mais lindas aves paludaes, tem o corpo de uma perdiz, pernas compridas, pescoço longo, bico comprido e um pouco curvo, sem cauda. A primeira penna é branca, passado algum tempo torna-se negra, e finalmente escarlate, conservando a segunda côr nas extremidades das azas. (Ayres do Casal, Corog. Bras).

Nota 4, pagina 20

O incendio e a morte ás tabas indianas

Tabas são as aldeias ou praças fortes dos Indios, fortificadas com grandes cercas de madeira.

Nota 5, pagina 22

Já o vadaver dentro da igaçaba

A igaçaba dos Indios é como uma talha ou vaso de barro, de largo bojo; serve não só de deposito d'agua e dos seus licores, como tambem de urna funebre, onde mettem o cadaver antes de enterral-o.

Nota 6, pagina 23

Aqui abaixo o Comorim se alarga

A lagôa Comorim é a mesma que tambem denominam Jagarépagná.

Nota 7, pagina 24

Quem um putumuju te nāo julgara

O putumujú é uma das mais lindas e impor-

tantes arvores dos bosques pela sua duração ao tempo, e intima união com o prégo, no cintado, altos e cobertas dos navios, em que se emprega, e é uma especie de Rubinia Brasiliense: o seu comprimento chega a cento e cincoenta palmos, e até vinte e cinco de circumferencia, etc. {Balthazar da Silva Lisboa, Annaes do Rio de Janeiro}.

Nota 8, pagina 25

## O echo de nenhum Maraquigana

Maraguiganas eram, segundo a erença dos Indios, os espiritos ou almas separadas dos corpos, como as nossas almas do outro mundo, que denunciavam morte, e a que davam muito credito.

Nota 9, pagina 26

# Apenas ha tres soes que uns Emboabas

Emboabas: assim appellidavam os Indios aos Portuguezes por causa das calças de que usavam, por analogia aos passaros d'esse nome, que tem as pernas cobertas de pennas até abaixo.

### CANTO II

### Nota 1, pagina 34

## E o mais forte é por chefe respeilado

Acerca da creuça, leis e governo dos selvagens, é curioso o que diz Gabriel Soares no Cap. 150, Parte 2.ª do seu Tratado descriptivo do Brasil; e foi depois repetido por Simão de Vasconcellos no § 116, Liv. 1.º da sua Chronica da companhia de Jesus: « que faltavam ao alphabeto dos Indios as letras F, L, R, porque elles não tinham Fé, nem Lei, nem Rei.» Como si em todas as nações, em todas as linguas sómente assim se devessem chamar as cousas correspondentes a esses nomes! Discorrendo o primeiro escriptor acima citado sobre a falta d'estas tres letras diz : «Si não tem F, é porque não tem fé em neuhuma cousa que adorem: nem os nascidos entre christãos, e doutrinados pelos padres da Companhia, tem fé em Deos nosso Senhor, nem tem verdade, nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. E si não tem L na sua pronunciação é porque não tem lei nenhuma que guardar, nem preceitos para se governarem ; e cada um fez a lei a seu modo, e ao som da sua vontade; sem have entre elles leis com que se governem; nem tem lei uns com os outros. E si não tem esta letra R na sua pronunciação, é porque não tem rei que os reja, e a quem obdeçam, nem obedecem a ninguem, nem ao pai o filho, nem ao filho o pae, e cada um vive ao som da sua vontade.»

Mas pergunto: si assim tão brutos e independentes eram os selvagens da raca Tupica; si nada d'essas cousas tinham; si em nada criam; si a ninguem respeitavam e obedeciam; si por nenhuma lei ou pratica se regiam; como então acreditavam elles na existencia de um Ente Supremo, a quem denominavam Tupan? Como admittiam os espiritos malignos Anhangás, Juruparís, Curupíras e outros? Como respeitavam os seus Payés on feiticeiros? Como com tanto agasalho recebiam os estrangeiros? Como viviam em tabas ou aldeias? Como elegiam os seus Caciques, escolhendo os mais capazes para esse cargo, si o fallecido chefe não deixava filho ou irmão com as qualidades necessarias para isso, segundo nos assegura o mesmo Gaberl Soares? Não acreditavam elles em nenhuma cousa? Esse mesmo auctor diz: « Bastava que um Payé lhes dissesse : vai, que has de morrer, para que esses barbaros se fossem deitar nas redes, pasmados, sem quererrem comer e de pasmo se deixassem morrer la Então eram elles nimiamente credulos. Não tinham lei com pessoa alguma? Eram por conseguinte egoistas, perfidos e ingratos. E Soares escreveo no capitulo 160, parte 2.ª « costumam mais estes Indios, quando vem de caçar ou pescat, partirem sempre do que trazem com o principal da casa em que vivem, e o mais entregam ás suas mulheres, ou a quem tem o cuidado de os agasalhar no seu lanco... Tem estes Tupinambás uma condição mui boa para frades Franciscanos, porque o seu fato e quanto tem é commum a todos os da casa que querem usar d'elle; assim das ferramentas, que é o que mais estimam, como das suas roupas, si as tem e do seu mantimento; os quaes, quando estão comendo, pode comer com elles quem quizer. ainda que seja contrario, sem lh'o impedirem, nem fazerem por isso carranca !» Logo tinham lei até com os seus inimigos; eram humanos e hospitaleiros, e exercitavam, sem o saberem, uma das mais bellas virtudes do christianismol

O Padre Simão de Vasconcellos, que no livro 1.º da sua Chronica repete, sem declarar a origem, aquellas desarrazoaveis reflexões sobre a falta das tres letras, cita no principio do livro 2.º os nomes de grande numero de Caciques que, convertidos á fé com milhares de Indios «foram, como diz elle, afamados, louvados e premiados dos governadores e reis por valerosos, engenhosos, e ficis; e o que mais é, por

doceis, pios, amorosos, republicos, e christãos soffredores de todos os contrastes. » E accrescenta: «Chegaram a ter para si muitos d'aquelles primeiros povoadores, não só idiotas, mas ainda mesmo lettrados, que os Indios da America não erão verdadeiramente homens racionaes, nem individuos da verdadeira especie humana, e por conseguinte que eram incapazes dos Sacramentos da Santa Igreja: que podia tomal-os para si qualquer que os houvesse, servir-se d'elles, da mesma maneira que de um camello, de um cavallo, ou de um boi; feril-os, maltratal-os, matal-os sem injuria alguma, restituição, ou peccado. E o peior é que pôz o interesse dos homens em praxe usual tão deshumana opinião.» Eis pois revelado o segredo de todas as calumnias contra os pobres Indios! Cremos que bem se póde louvar a civilisação, e apreciar os serviços prestados pelos primeiros colonisadores desta parte da America, sem que por isso necessario seja infamar e calumniar os Indios.

# Nota 2, pagina 34

De tacapes e maças de páo ferro

Tacapes são umas grandes clavas de páo durisssimo como as clavas dos antigos cavalleiros.

## Nota 3, pagina 35

### A terrinel inúbia que assignala

A inúbia é uma especie de grande bosina, feita de páo, e usada na guerra.

## Nota 4, pagina 38

### Em seus corceis ao Curultai armados

Curultai é assemblea soberana dos Tartaros, onde todos os homens livres comparecem a cavallo, tratam de paz e de guerra, e proclamam as suas leis.

## Nota 5, pagina 40

### Descido aos campos de eternaes deleites

Crèm os Indios que as almas dos guerreiros, separadas do corpo pela morte, vão nos corpos dos colibres habitar os campos alegres, além das montanhas que denominam azues, onde gozam de continuos deleites.

As almas dos máos, porém, e as dos cobardes, são, segundo elles, devoradas pelos Anhangás, genios malfazejos como os nossos demonios.

## Nota 6, pagina 42

No Guanabara estava, n'um rochedo

Este rochedo é denominado hoje Villegagnon, occupado n'aquelle tempo pelos Francezes, que n'elle se haviam fortificado, sob o commando do cavalleiro d'aquelle nome, que

ficou em memoria.

Mem de Sá mandado pela raiuha D. Catharina, com alguns navios de guerra, d'alli os expulsou em Janeiro de 1560, quatro annos depois que os Francezes se tinham apoderado d'aquelle ilhéo, e n'elle edificado o forte Coligny, que foi demolido pelos Portuguezes. Os Tamoyos prestaram apoio aos Francezes n'esse combate.

## Nota 7, pagina 43

Os seus trovões não são Tupaçunangas, Nem os seus raios são Tupaberabas.

Tupaçunangas quer dizer verdadeiros trovões de Tupan e Tupaberabas verdadeiros raios de Tupan; em opposição aos trovões e raios produzidos pelas armas de fogo.

#### CANTO III

Nota 1, pagina 39

Ou sejam Anhangás, ou sejam homens.

Anhangás, espiritos máos, ou Phantasmas. Creio ser esta palavra composta de *Anhō*, só, e *Angá*, alma, isto é: alma só, ou alma sem corpo.

Nota 2, pagina 62

() ardente nanauy, e outros diversos Saborosos licores...

Muitas especies de vinhos fabricam os Indios: do annanaz fazem o nanuy, do cajú o cajuy, da pacova o pacuy, do milho o abaliy, da raiz do aipim o cauim, etc.

Nota 3, pagina 63

Pois eu te chamarei Guaraciaba

Guaraciaba quer dizer — cabello de sol. Gu-racy, sol, e aba cabello. Nome de uma especie de colibri.

## Nota 4, pagina 64

Como um sahy de um guanumby ao lado.

O sahy é uma linda especie de passarinho geralmente conhecido. O guanumby é o nome generico que dão os Indios a todas as especies de colibris.

Nota 5, pagina 66

Troam todas as bellicas inúbias, Marraques e uracas:

Varios instrumentos musicos possuem os Indios: a inúbia guerreira, de que já fallámos na nota 3.ª do 2.º canto: o marraque, que consiste em um cabaço cheio de pedrinhas, suspenso em um cabo enfeitado de pedra, pódeser comparado a um grande chocalho com que brincam as nossas crianças: o urucá é outro instrumento, cuja fórma não sei indicar.

#### CANTO IV

### Nota 1, pagina 83

Que o grão Tamandaré depois das aguas.

Tamandaré é o Noé dos povos brasilicos. Segundo a sua tradicção, esse Payé, ou Mago de grande saber, fora avisado por Tupan, excelencia superior, que um diluvio devia innundar a terra, e cobrir os montes, á excepção de uma palmeira que estava em certa moutanha mui alta: n'essa palmeira salvou-se Tamandaré e sua familia, alimentando-se com os seus fructos durante o diluvio; findo o qual desceram, e de novo povoaram a terra.

Nota 2, pagina 85

Com tanto amor te deo? caro Araujo.

Meu amigo o Sr. Manuel de Araujo Porto-Alegre, Director da Academia Imperial das Bellas-Artes.

Nota 3, pagina 86

Da immovel araponga, que soluça

A araponga é um passaro branco como a

neve, do tamanho d'uma pequena pomba; tem o bico largo na raiz, um pedaço depenado e de côr verde á roda dos olhos. Este passaro pousa no topo da mais alta arvore dos bosques, e alli passa a maior parte do dia em um canto mavioso, que imita bem o ferrador atarracando ferraduras na bigorna. (Ayres do Casal, Corographia Brasilica).

Nota 4, pagina 88

Que os malignos genios Macacheras, E os ruins Juruparis os acommettam.

Macacheras são os espiritos dos caminhos; e Juruparís, espiritos máos, que Simão de Vasconcellos confunde com os Anhangás, e que talvez sejam os espiritos dos matos.

Nota 5, pagina 91

Fugir | ... que Curupira malfazejo Inspirou-te tão baixos pensamentos ?

Curupiras são os espiritos dos pensamentos, segundo Simão de Vasconcellos. Mas no Diccionario Portuguez e Brasiliano, publicado em Lisboa, vejo Juruparí corresponder á palavra diabo, e Curupira o demonio que apparece no mato. Sendo pois certo que os Indios acredi-

tam na existencia de uns espiritos que apparecem nos bosques, inclino-me a crer serem estes os denominados Juruparís, e não Curupiras, sendo estes ultimos os espiritos que presidem aos pensamentos, como diz o citado chronista Vasconcellos.

Nota 6, pagina 91

Como as tapiras, que de tudo fogem?

Tapiras, ou antas, quadrupede da grandeza de um bezerro, timido e velocissimo na carreira; foge quando é atacado, e só resiste quando cançado já não póde fugir.

Nota 7, pagina 95

Que mysterios são estes da Natura,

Esta feitiçaria da Tangapema vem mencionada no livro 2.º, paragrapho 17, da Chronica da Companhia de Jesus pelo padre Simão de Vasconcellos, que não a põe em duvida. Os que explicam a dança e oraculos das mesas, e evocação dos espíritos dos mortos pela influencia da força magnetico-animal, o que tanto occupa actualmente a attenção publica na Europa e da America, podem explicar este phenomeno no mesmo modo, e attribuil-o á mesma causa occulta. No caso contrario, poderão recorter a uma explicação, que li em um dos numeros da Civiltá Catolica, do primeiro semestre de 1853, revista publicada em Roma por Jesuitas, que admittindo como incontestaveis os extraordinarios phenomenos do movimento das mesas e evocação dos espíritos, attribue tudo á obra do diabo. Da mesma opinião são quasi todos os bispos de Franca como o declararam em suas pastoraes publicadas nos jornaes de Pariz de 1853, condemnando as experiencias das mesas fallantes, opinião que acaba de ser largamente desenvolvida e sustentada com grande erudição por M. Eudes de Merville em um livro dado á luz em 1854, o qual tem por titulo; Des esprits et de leurs manifestations fluidiques: livro bastante extraordinario para o nosso seculo

#### CANTO V

Nota 1, pagina 109

Estes ouviram de Sumé as vozes Junto do Itajuru...

Simão de Vasconcellos e outros escriptores affirmam que os Indios das diversas nações da America conservavam uma tradicção, pela qual se collige que entre elles estivera o Apostolo

S. Thomé, a quem os do Brasil chamam Sumé. Alonga-se o mencionado Jesuita portuguez em demonstrar ser verdadeira essa tradição; e, entre as muitas razões que allega, dá como prova da passagem do Santo Apostolo pelas terras do Brasil, certas pégadas de homem, que elle vira em uma pedra em Itapua, pouco distante da cidade da Bahia: o caminho de areia em Marapé, dez legoas no interior do reconcavo d'aquella cidade: os signaes do seu bordão em um penedo de Itajurú, perto da cidade de Cabo Frio, e outros signaes e vestigios da mesma natureza. Sem entrar aqui na elucidação d'esta tradicção, faço esta nota para os que, pouco lidos em taes materias, podessem suppor ser invenção minha tanto esta tradicção, quanto o mais que no texto d'este poema d'ella se refere.

## CANTO VI

Nota 1, pagina 129

E d'esse sabio Andrada, que se ufana Co'os illustres irmãos...

João Bonifacio de Andrada, Martim Affonso Ribeiro de Andrada, e Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, illustres promotores da independencia do Brasil, sabios e probos ministros.

Nota 2, pagina 133

D'esse prudente Lima acompanhado.

O benemerito tenente-general Francisco de Lima e Silva, um dos primeiros Regentes na menoridade do Senhor D. Pedro II.

Nota 2, pagina 134

O nome de Caxias para exemplo.

Luiz Alves de Lima, Marquez de Caxias, tenente-general, filho do precedente, illustre pacificador das provincias do Maranhão, S. Paulo, Minas, e Rio Grande do Sul.

## CANTO VII

Nota 1, pagina 160

A força do brutal Francisco Dias.

Este supponho eu ser aquelle immoral Francisco Dias, muitas vezes e inultimente admoestado por Anchieta; e que talvez por fim, meio arrependido, entrado no Auto composto pelo dito Padre, e representando no adro da igreja de S. Vicente em vesperas do jubileo da festa de Jesus, como nos refere Simão de Vasconcellos, dizia, fallando em seu proprio nome:

> A viagem 'stá acabada, A não vai-se alagando, E n'esta vida em que ando Por tantas causas errada, Mens dias já não são nada, Pois pécco por tantas vias; Triste de Francisco Dias, Não lhe sinto salvação, Se vós, Mai da Conceição, Não pagais as avarias!

> > Nota 2, pagina 164

Quando alguns d'entre vós té mesmo, oh crime! A comer carne humana os aconselham!

Para que não cream ser exageração poetica, e para que vejam mesmo que não me animei a dizer em veiso o que sobre isto li em prosa, transcreverei aqui o periodo de uma carta do respeilavel padre Manuel Nobrega, dirigida ao governador Thomé de Sousa, em data de 5 de Julho de 1559. Diz a carta: «Em toda a costa

se tem geralmente por grandes e pequenos que é grande serviço de Deos Nosso Senhor fazer aos gentios que se comam, e se travem uns com os outros, e n'isto tem mais esperanca que em Deos vivo, e n'isso dizem consistir o bem e segurança da terra, e isto approvam capitães e prelados, ecclesiasticos e seculares, e assim o poem por obra todas as vezes que se offerecem, e d'aqui vem que nas guerras passadas que se teve com o gentio, sempre dão carne humana a comer, não sómente a outros Indios, mas a seus proprios escravos. Louvam e approvam ao gentio o comerem-se uns aos outros, e já se acham christãos a mastigar carne humana, para dar com isso bom exemplo ao gentio.»

Essa carta, bastante longa e interessante, acha-se impressa no tomo 6.º dos Annaes do Rio de Janeiro, por Balthasar da Silva Lisboa,

da pagina 63 a 101.

### CANTO VIII

Nota 1, pagina 188

Do annoso acayaca...

Acayacá é o nome que davam os Indios ao cedro.

Nota 2, pagina 188

Para fincar no canguçu que o assalta.

Canguçú é uma especie de onça.

## CANTO IX

Nota 1, pagina 197

Esses seus Abarés...

Abaré, appellido que davam os Indios aos padres.

### CANTO X

Nota 1, pagina 219

Cheios de seccas folhas de pituma.

Pituma, ou pitima, é o nome brasilico do tabaco.

# ERRATAS

| Pag. | v. | Erratas         | Emendas       |
|------|----|-----------------|---------------|
| 13   | 1  | orchesta        | orchestra     |
| 16   | 3  | a sombra        | á sombra      |
| 19   | 12 | VOZ             | vós           |
| 26   | 28 | apparecendo.    | apparecendo,  |
| 56   | 3  | carmin          | carmim        |
| 57   | 5  | sobre as brasas | sobre brasas  |
| 63   | 23 | chega-se, à     | chega-se á    |
| 68   | 21 | O bardos        | O bardo       |
| 82   | 13 | Ouvindo-o       | Ouvindo-a     |
| 90   | 15 | oderoso         | oduroso       |
| 100  | 12 | As todas        | As tochas     |
| 101  | 13 | Ati             | A ti          |
| 112  | 17 | Dos Tamoyos     | Dos Tapuyas   |
| 124  | 25 | O a saudosa     | E a saudosa   |
| 125  | 16 | N'esses         | N'essas       |
| 127  | 3  | vellas          | vélas         |
| 130  | 25 | De jugo         | Do jugo       |
| 132  | 2  | Que afflue      | Que afflueni  |
| 136  | 13 | que nascente    | que nasceste  |
| 151  | 2  | do homem,       | do homem.     |
| 157  | 14 | o sonho         | o senho       |
| 163  | 23 | Aos collonos    | Aos colonos   |
| 183  | 21 | E os arpejos    | E os arquejos |
| 904  | 96 | vil estucia     | vil astucia   |



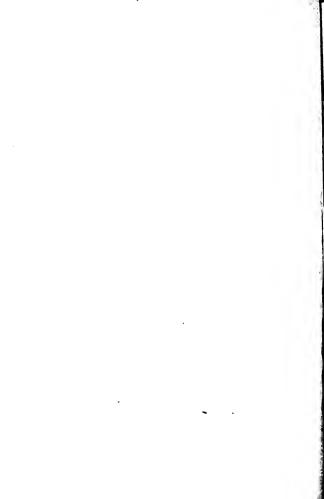



